#### Aumentó 36% la compra de propiedades en CABA



Buenos Aires La tarifa de agua subirá 50% a partir de julio \_\_P.11

## EL Cronista.com

**JUEVES** 

27 DE JUNIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 54,659 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- URUGUAY: \$ 40 W
   BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.554.315 ♥ -1,38 — Dow Jones 39.127 ♥ -0,76 — Dólar BNA Mayorista 928 0,05 — Euro 973 0,14 — Real 165 0,06 — Riesgo país 1429 ♥ -0,76



NECESITA DE LOS PROYECTOS TRIBUTARIOS PARA FONDEARSE

### El Gobierno confía en los gobernadores para que el Congreso apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal

Catorce mandatarios provinciales se alinean con el presidente Javier Milei para recuperar Ganancias

En la antesala de la última batalla legislativa por la Ley Bases y su paquete fiscal, el poroteo para definir si el Gobierno cuenta o no con los votos para revertir el veto del Senado se prolongó a lo largo de toda la jornada. Los números volaron entre la Casa Rosada, Diputados y Uspallata y al cierre de esta edición, el panorama fiscal estaba mucho más ajustado de lo que La Libertad Avanza esperaba. El Gobierno cuenta con el visto bueno de 14 mandatarios para sacar adelante la Ley Bases y recuperar los dos proyectos tributarios que necesita para fondearse. Son nueve de los diez mandatarios de Juntos por el Cambio -el

único que se opone a reinstalar la versión de Ganancias de Diputados es el chubutense Ignacio Torres- a los que se suman los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba) más los provinciales Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Saenz (Salta).\_\_\_P. 6

• OPINIÓN

Argentina y cómo andar en bici sin las rueditas

Guillermo Laborda

Periodista y Economista

\_\_\_p. 3\_\_\_

(Canuta

#CASHTAG

¿Caputo cree realmente lo que dice en público sobre los mercados?

Jairo Straccia
Periodista
\_\_p. 11\_\_

MERCADO ALERTA

### Aumenta la tensión en las reservas y el dólar estira la brecha y toca nuevos precios récord

El BCRA sumó reservas aunque las compras acumuladas solo llegan a u\$s 115 millones

Los dólares paralelos no detienen su tendencia alcista. El recalentamiento impulsó ayer a las cotizaciones del MEP y CCL hasta nuevos récords nominales, en una jornada en la que el Banco Central volvió a vender dólares para abastecer a la demanda en el mercado. La insuficiente oferta de divisas en la plaza oficial hizo que el Central tuviera que desprenderse ayer de u\$s 76 millones. Así, el saldo acumulado de compras netas se redujo a u\$s 39 millones en el mes. \_\_\_ P. 14



CRISIS POLÍTICA EN EL PAÍS VECINO

### Intento de golpe de Estado en Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado luego de que un grupo de militares -algunos encapuchados- liderados por el exgeneral Juan José Zúñiga Macías embistiera con un vehículo blindado la puerta del Palacio Quemado (Palacio de Gobierno). Tras el levantamiento, Arce tomó juramento a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas bolivianas. \_\_\_\_\_P.22

#### DOM EDITORIAL

#### La necesidad de una señal de confianza ante síntomas de asfixia cambiaria

Walter Brown Jefe de Redacción \_\_p. 2\_\_

### Opinión

#### > EL TUIT DEL DÍA



"Comienza uno de los juicios sobre el intento de magnicidio a Cristina Kirchner, el de los autores materiales. El silenciamiento mediático y de la dirigencia política, resulta igualito al de jueces y fiscales. Un liso y llano encubrimiento"

> Juan Martin Mena Ministro de Justicia bonaerense

#### ▶ EL NÚMERO DE HOY

por ciento creció interanual el monto de las escrituras en CABA, con \$ 346.713 millones.

#### > ZOOM EDITORIAL



Walter Brown wbrown@cronista.com

El dólar oficial se mueve al 2% mensual. La brecha con el blue y los financieros que estaba en 15% se fue a la zona de 50% y el Banco Central dejó de acumular reservas

### La necesidad de una señal de confianza ante síntomas de asfixia cambiaria

l Gobierno buscará iniciar hoy una segunda etapa de gestión con el intento de sancionar en Diputados la ley Bases y el paquete fiscal, que más allá de formar parte central de su plan económico a mediano y largo plazo, persigue un doble objetivo en lo inmediato: por un lado, mejorar expectativas a partir de una mayor credibilidad política y por el otro, obtener oxígeno para salir de la situación de asfixia que luego de seis meses experimenta su esquema cambiario.

En el oficialismo consideran que obtener la aprobación en la Cámara Baja significará una señal de gobernabilidad que mejorará la confianza social y, en particular, la de los potenciales inversores sobre la capacidad de sancionar leyes y aplicar el programa económico, a pesar de encontrarse en minoría parlamentaria.

Y a su vez pondrá un paño frío a un mercado que, suba del dólar mediante, espera novedades en el plano monetario y cambiario en línea con lo pedido por el Fondo Monetario Internacional, ante una devaluación que corrió durante todo este período al 2% mensual contra una inflación que, en el mejor de los casos, recién comenzó a hacerlo al doble de ese ritmo el mes pasado y se mantendría así por un tiempo más. Un hecho agravado porque el real, la moneda de uno de los principales socios

comerciales, se devalúa rápidamente en los últimos días, a tal punto que el dólar ya saltó en Brasil casi 14% en lo que va del año.

Contra la opinión del ministro de Economía, Luis Caputo, muchos economistas perciben sintomas de la necesidad de ingresar el esquema cambiario al quirófano para una recalibración: la brecha que estaba en 15% se fue a la zona de 50% y el Banco Central dejó de acumular reservas, al punto que en lo que va de junio está prácticamente en cero, aún en plena cosecha gruesa.

Quizá la aprobación de la ley Bases con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversores y, particularmente, del paquete fiscal que activa el blanqueo y la reposición de Ganancias; genere la confianza necesaria que permita avanzar en un esquema de flotación administrada del dólar sin un mayor impacto inflacionario. Sobre todo, como esperan en el mercado, en el campo y en Washington, antes de que se pierda el efecto competitivo de la devaluación de diciembre pasado. Para sostenerlo, aquél dólar de 800 pesos que activó el proceso de recomposición de las arcas del BCRA, debería estar hoy en \$1600, pero el mayorista apenas si alcanza los \$926.

Recién cuando el Central esté saneado y con dólares en las reservas, se activará un proceso para desarmar la "cebolla" del cepo cambiario y levantarlo por capas. El paso que varios inversores esperan para definir si apuestan por el país.

#### LA FOTO DEL DÍA

### Bloomberg

### Alemania, entre la Euro y los empresarios

Mientras en Berlín, como en toda Alemania, se vive la fiesta de la Eurocopa, la moral empresarial de ese país cayó inesperadamente en junio debido a unas expectativas más pesimistas sobre la evolución de la mayor economía de Europa, según una encuesta publicada el lunes. El instituto Ifo dijo que su índice de clima empresarial bajó a 88,6 en junio, desde 89,3 en mayo, frente a una lectura de 89,7 prevista por los analistas en un sondeo de Reuters.\_\_





La frase del día

Lula da Silva

Presidente de Brasil

"No hablé con el presidente de Argentina porque creo que tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Solo quiero que se disculpe. Argentina es un país muy importante para Brasil, Brasil es muy importante para Argentina, y no es un presidente el que va a crear una grieta. El pueblo argentino y el brasileño son más grandes que los presidentes"

DPINIÓN

Guillermo Laborda Periodista y Economista



### Argentina y cómo andar en bici sin las rueditas

omo padre, uno de los momentos que siempre se recuerdan es cuando se logró que los hijos anden en bicicleta sin las rueditas auxiliares. El temor a las caídas y golpes a veces es más de uno que el de los propios hijos. Es similar a lo que ocurre con la Argentina, el cepo y la normalización del mercado cambiario. Mientras más rápido se salga, mejor. ¿Están justificados los temores oficiales a esas caídas de la bici o golpes o raspones?

Loque es poco verosímiles que se pueda caer en híperinflación por liberar el cepo entendiendo como hiperinflación el episodio de un salto de 50% mensual o más. Tampoco es necesario levantar todas las restricciones y de hecho algunas quedarán por normas a cumplir contra el lavado de dinero. Otro temor existente es el de los "puts" que tienen varios títulos de deuda del Tesoro. Son opciones de venta de esos papeles al BCRA que poseen los bancos tenedores de esos papeles. El monto si atemoriza: son cerca de \$20 billones de emisión de pesos potencial. Ahora bien, una herramienta que tiene a mano el BCRA si llegaran bancos a querer ejercer esos "puts" es la de advertir a las entidades que subirán encajes o requisitos de liquidez inmediatamente. De pasar a tener títulos que devengan intereses los bancos tendrán pesos inmovilizados a tasa cero. No sería una medida amigable pero entre Heidi y Guillermo Moreno hay una zona gris.

El interrogante que tiene todo el mundo financiero es el nivel al que se iría el tipo de cambio con buena parte de las restricciones existentes levantadas. Un indicador que en esta columna se mencionó semanas atrás fue la licitación de los Bopreal para aquellos que deseaban transferir dividendos al exterior. En esa ocasión convalidaron precios implícitos de \$1.350 aproxima-

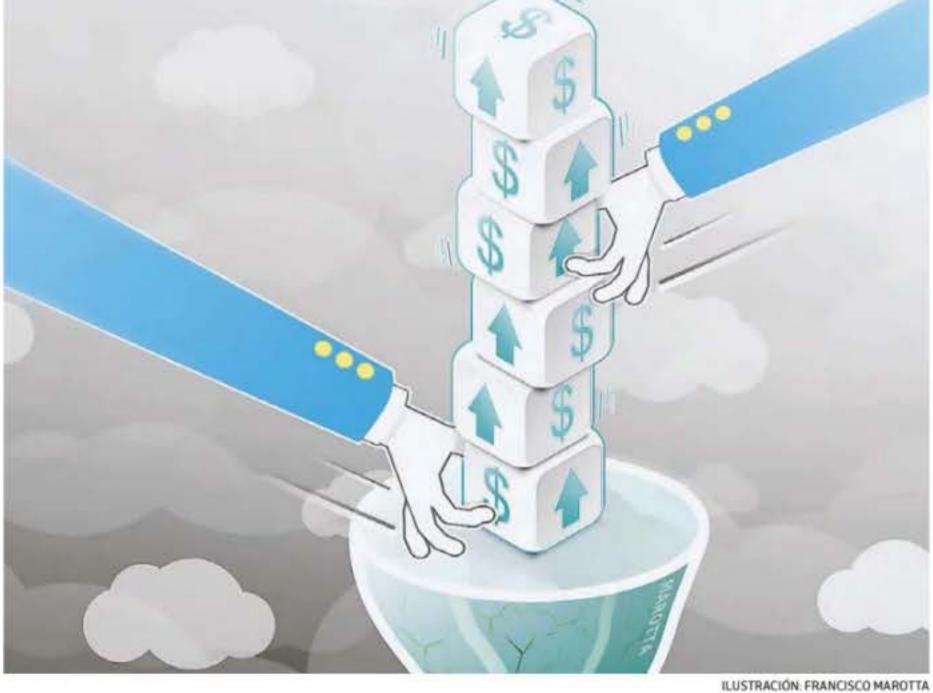

damente. Ayer el "contado con liqui" cerró a \$1.347. ¿Puede irse muy por encima de los actuales valores del CCL? No debería pero también el equipo económico tiene herramientas como la tasa en pesos. ¿Debería subir mucho la tasa en pesos para contener la demanda de dólares? Tampoco en teoría. Pero claro, todo se ve más fácil cuanto más lejos se esté del despacho del presidente del Banco Central. Como destaca el economista Gerry Della Paolera, "una cosa es estar en Vietnam y otra es hablar de la guerra desde lejos".

De corto plazo igualmente el equipo económico tiene para festejar la aprobación del paquete fiscal, más importante que "Bases" en este proceso de desactivar las bombas dejadas por el kirchnerismo. Se comienza a recaudar inmediatamente el impuesto a las Ganancias y se viene el blanqueo Lo que se viene es la reducción del impuesto PAIS antes de lo previsto. Hoy con la aprobación del paquete fiscal versión Diputados da pie se anunciaría esa reducción.

Ante la vigencia de los "puts" no son pocos los que recomiendan que si bancos lo ejercen, el **BCRA** contrataque con suba de encajes o requisitos de liquidez.

que puede aportar u\$s 1.500 millones. Y a eso se suma la moratoria. La reducción del impuesto PAIS será más rápida de lo imaginado. Servirá para desinflacionar aún más la economía. De nuevo, de corto plazo, el crawling del 2% no se negocia.

¿Y el FMI? Como en la Copa América, hay un enfrentamiento entre la Argentina y Chile. Rodrigo Valdez fue ministro de Michelle Bachelet, pero es bien ortodoxo. Está a la izquierda de Javier Milei en cuanto a tamaño del Estado pero está bien a la derecha, muy a la derecha, de Lula, Bachelet, y desde ya del kirchnerismo. Las diferencias son menores que en el fútbol. Como todo economista chileno, defiende la libre flotación del dólar y la movilidad de capitales. No avala algo que se aleje de ese régimen. Está siempre en todo aquel que ejerce el cargo de director del Hemisferio Occidental, el temor a quemarse con Argentina. El país ya ha enterrado a varios funcionarios que estuvieron a cargo de nuestro caso.

Pero del otro lado, hay interés en que de una vez por todas, con la Argentina comience un proceso de recambio y ejemplo de estabilización de una gran economía. ¿Será esta vez? El hombre que hay que seguir de cerca es Jay Shambaugh, subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. No es un funcionario más sino que quiere hacer un "refresh" del funcionamiento de los organismos internacionales. Ya en el 2023 advirtió sin mencionar a la Argentina, que antes que tener un programa insostenible, es mejor que el FMI no tenga programas con países. Justo llega después de que el FMI avalara insólitos programas con Argentina en la gestión de Alberto Fernández, con festival de controles de precios, rojos fiscales, "puts", múltiples tipos de cambio y cepos. Inventos argentinos económicos.

"Con demasiada frecuencia vemos que los flujos financieros salen en términos netos de los países de ingresos bajos y medios, y que la carga de los reembolsos de la deuda supera a la de la nueva financiación. Esas salidas netas de los países de ingresos bajos y medios, en particular hacia fuentes oficiales bilaterales y privadas, están en su nivel más alto en varias décadas" señaló en abril. Apuntó a China y que refinancie deuda como lo hace el FMI. Y es lo que ocurrió con la Argentina. Todos deben ir de la mano, organismos y páises. Tampoco es amante d ela intervención de la política en las decisiones de desembolsos de los organismos internacionales. Los "telefonazos" a la Casa Blanca no serían muy efectivos en la actual gestión Biden al menos.

Pero más allá de Valdez, hay que sacarle las rueditas a la bici. Y comenzar a andar rápido. Y perderle el miedo a las caídas..

#### El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com. Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1º P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

#### ESTIMACIONES PRIVADAS

# La pobreza trepó al 55%, récord en 20 años, y afecta a 26 millones de personas

El dato corresponde al primer trimestre y está afectado por la pérdida del poder de compra de los ingresos. Se podría moderar en el segundo trimestre con la desaceleración de la inflación

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

La pobreza en Argentina superó el 50% y afecta a 26 millones de personas, mientras que la indigencia se acerca al 20% y alcanza a 8 millones. Así se desprende de estimaciones privadas tras los datos de distribución del ingreso que publicó el INDEC. Los números oficiales de pobreza para el primer semestre se conocerá en septiembre.

Leopoldo Tornarolli, investigador del Cedlas de la UNLP, afirmó: "Estimo que la pobreza en el primer trimestre fue 55,1%. El dato trimestral de pobreza se compara entre trimestres pares e impares (sin y con aguinaldo, respectivamente). Eso indicaría una suba de la pobreza de +16.7 puntos porcentuales".

Sobre los motivos, el economista indicó que se debe a la pérdida de poder adquisitivo. "Aunque es tentador decir que la explicación es la suba de la desigualdad, ahí mismo en el informe de distribución está escondida la principal razón: los ingresos familiares reales cayeron entre 20-30% en 6 meses", escribió en X.

En la misma línea, Daniel Schteingart, investigador de Fundar, proyectó que la pobreza pasó del 38,7% en el primer trimestre de 2023 al 55,7% un año más tarde, mientras que la indigencia habría pasado del 8,9% al 18,3%. "Son los mayores valores en 20 años", analizó.

El 55,1% de pobreza, una

estimación para el primer trimestre, es un dato preliminar. El oficial será publicado en septiembre por el INDEC, y el análisis es semestral. En la medición semestral, Tornarolli analizó que fue del 50,1% para el período octubre-marzo.

De todos modos, Schteingart estima que el primer semestre podría cerrar en menos de 55%, a diferencia del primer trimestre, debido a la "desaceleración de la inflación y cierta recuperación de ingresos reales en el segundo trimestre".

El aumento en la pobreza y la indigencia, en conjunto con el salto de la desigualdad que se publicó el martes, se explican por la caída en los ingresos. "Todos los estratos de ingresos perdieron por muchísimo frente a la inflación. La pérdida de poder adquisitivo fue más profunda en los más pobres", analizó Schteingart.

Entre el primer trimestre del 2024 y el del 2023, la inflación fue del 274%, mientras que la canasta básica total aumentó 288%, y la canasta básica de alimentos trepó 303%. Del otro lado, los ingresos del decil 1 (10% de menores ingresos) subieron 157%, los del 2 y el 3 en 177% y el 4 y 5 en 180%. El decil 10, que es el de mayores ingresos, fue el que tuvo el incremento más importante: 209%, aunque de todos modos, 65 puntos por debajo de la inflación.

"La caída del poder adquisitivo es fuertísima: 24% en promedio y 33,5% en el decil 1 (el 10% de menores ingresos)", La indigencia trepó al 18%: 8 millones de personas no alcanzan a consumir una canasta básica de alimentos

analizó Schteingart.

La caída en los ingresos y el alza en la pobreza se dan al mismo tiempo que mejora en términos reales la ayuda social. Los recursos destinados a la asignación universal por hijo, que reciben más de 2 millones de mujeres, aumentaron 12% interanual real, entre enero y mayo. Lo mismo con otros programas, como la Tarjeta Alimentar o el Programa 1000 Días. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que refuerzan estas partidas sociales en las que "no hay intermediarios".

De hecho, Caputo suele sostener que es la clase media, más que la baja, la que más está pagando el ajuste. Sin embargo, Schteingart advirtió: "El problema es que omitió qué ocurrió con el resto de los ingresos de los más vulnerables. La AUH/Alimentar son una parte minoritaria de los ingresos de los más pobres".

Sobre este punto, agregó que otras variables si tuvieron fuertes pérdidas contra la inflación: el salario mínimo, el sueldo de los informales y el Potenciar Trabajo. Además, el mayor aumento del desempleo se dio los sectores menos calificados, según el INDEC.\_\_\_



## Recorta la caída del salario, pero se derrumba el consumo

\_\_ Victoria Lippo

\_\_\_ mlippo@cronista.com

En abril los salarios subieron un 10,2%, según el Indec, lo que da cuenta de una suba por encima de la inflación del mismo mes. Sin embargo, el consumo registró su peor mayo desde la pospandemia, con un derrumbe del 7,7% interanual.

La de mayo fue la mayor caída para el consumo registrada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) desde febrero de 2021. En comparación con abril, la baja fue de 2,2%, descontando los efectos estacionales, mientras que en los primeros cinco meses del año, el consumo acumula una caída del 4,3%.

Desde la CAC destacaron que "aunque en los últimos dos meses la variación de los salarios registrados aumentó por encima del IPC, esto aún no se refleja en el consumo". "La reducción del ingreso real se mantiene a nivel agregado y esto genera la caída del consuValor agregado Valor agregado



mo de las familias", agregaron.

Según el Indec, los salarios subieron un 10,2% en abril, 2 puntos por encima de la inflación. Esto se explicó por el aumento en los salarios privados registrados (12%), ya que restaron en la variación los salarios públicos registrados (7,5%) y los privados no registrados (7,8%).

En lo que va del año, los salarios acumulan un alza del 60,3%, contra una inflación del 65%. En el caso de los salarios privados registrados treparon un 68,5%, mientras que los privados informales lo hicieron en un 39,1% y los del sector público en un 54%.

En la variación interanual, los salarios en su conjunto subieron 213,6%, contra una inflación del 289,4%. En comparación con el mismo mes del año pasado, los salarios privados subieron un 247,6%, los públi-



La caída del consumo de mayo es la peor desde la pospandemia.

cos un 193,1% y los informales un 135,6%.

Según la CAC, el ingreso promedio en mayo fue de \$1.084.000, lo que representa una caída interanual del 21% en el poder de compra.

"Si bien la tasa de inflación continúa desacelerándose, esto se debió a que los incrementos tarifarios de gas y electricidad pautados para el mes de mayo fueron postergados", dijeron desde la CAC y analizaron que podría tener un efecto sobre el poder de compra de las familias al concretarse las subas.

Además, desde la CAC agregaron: "Los incrementos de AUH y tarjeta alimentar y la persistencia de bonos a jubilados parecen no ser suficientes

En la variación interanual, los salarios subieron 213,6%, contra una inflación del 289,4% en abril.

para recomponer el poder de compra de los sectores más vulnerables".

Recreación y cultura se derrumbó un 42,6% mientras que en indumentaria y calzado la caída fue del 27% interanual, explicado por la caída del ingreso real de los hogares y las deudas con tarjetas de crédito que se tradujo en la postergación de consumos no fundamentales.

En transporte y vehículos la caída interanual fue de 11,3%, explicado por los menores patentamientos (-8%), el encarecimiento de la nafta y las menores ventas de combustibles.

Vivienda, alquileres y servicios públicos tuvo un aumento del 6,3%, explicado por la mayor demanda de energía por las temperaturas más bajas registradas este año. En mayo se dio la semana en la que peligró el suministro de gas a las industrias por la mayor demanda en los hogares a raíz de la ola de frío. En el resto de los rubros, la caída fue de 3,7% interanual y 1,8% debajo de los niveles pospandemia.

6 Jueves 27 de junio de 2024 El Cronista

### Economía & Política



"Los fiscales del caso Loan tienen un punto ciego; hay una pérdida absoluta de la razón por la que se apartó" Patricia Bullrich

Mtra. de Seguridad



Nueve de los diez mandatarios de Juntos por el Cambio, salvo Ignacio Torres, apoyan el regreso de los impuestos votados en abril en Diputados, junto con peronistas y provinciales

RESPALDAN TAMBIÉN LA LEY BASES Y EL CAPÍTULO DE BIENES PERSONALES

### Catorce gobernadores se alinean al Gobierno para recuperar Ganancias

En la antesala de la última batalla legislativa por la Ley Bases y su paquete fiscal, el poroteo para definir los votos se prolongó a lo largo de toda la jornada. Pronósticos favorables al oficialismo

\_\_ Mariano Beldyk

\_\_\_ mbeldyk@cronista.com

En la antesala de la última batalla legislativa por la Ley Bases y su paquete fiscal, el poroteo para definir si el Gobierno cuenta o no con los votos para revertir el veto del Senado se prolongó a lo largo de toda la jornada. Los números volaron entre la Casa Rosada, Diputados y Uspallata y al cierre de esta edición, el panorama fiscal estaba mucho más ajustado de lo que La Libertad Avanza esperaba.

Según un sondeo que hizo El Cronista, hoy el Gobierno cuenta con el visto bueno de 14 mandatarios para sacar adelante la Ley Bases y recuperar los dos proyectos tributarios que necesita para fondearse y cumplir con parte de los recursos comprometidos con la coparticipación.

Son nueve de los diez mandatarios de Juntos por el Cambio -el único que se opone a reinstalar la versión de Ganancias de Diputados es el chubutense Ignacio Torres- a los que se suman los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba) más los provinciales Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Saenz (Salta).

Lo de Torres tiene su razón de ser: de darse marca atrás con la cancelación del Senado, se reincorporaría la versión de Diputados que no cuenta con el 22% diferenciado para los salarios patagónicos. En concreto, afectará a una porción importante de los petroleros. En Bienes Personales, acompaña. Todos los poroteos proyectaban que las y los diputados dialoguistas de las provincias del sur se abstendrían o se ausentarían para no votar la restitución del impuesto. Muchos de ellos ya se habían manifestado de igual forma en abril durante la primera votación. Los números dan parejos con diferencias levemente favorables a los planes del Gobierno.

Ayerporlamañana, algunos de los gobernadores se dieron cita en la sede porteña con Jorge Macri como anfitrión. Estuvieron Leandro Zdero (Chaco), Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). Aunque el santafesino Maximiliano Pullaro no fue de la partida, desde su entorno confirmaron a El Cronista que se enco-

lumna con el resto de los mandatarios de JxC en la recomposición del paquete fiscal original.

A la salida del encuentro fue el mendocino, Cornejo, quien hizo un resumen del encuentro al referirse a los intercambios de la UCR y el PRO con otros espacios como los que comanda Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal. Ayer por la tarde, todas las líneas radicales dentro del bloque se sentaron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Diría que estamostodos de acuerdo en que salga la legislación. Algunos tienen diferencias con Bienes Personales, otros con Ganancias, pero diferencias que no ocultan, no tapan. El lineamiento general es que estas leyes el gobierno las obtenga", afirmó Cornejo.

Respecto al tercer artículo en disputa que una parte de los "dialoguistas" quiere revivir para analizar y eventualmente dar de baja los regímenes especiales, las posturas de los gobernadores es mucho más difusa. De hecho, según contaron desde el entorno de uno de ellos a El Cronista, el tema no se abordó en la reunión del martes en el Consejo Federal de Inversiones. Y la gran mayoría coincide en no ponerlo sobre la mesa porque entienden que "no es el momento"......

Lula le reclamó a Milei que se disculpe con Brasil y con él por decir "muchas estupideces"



#### ADORNI LE RESPONDIÓ AL LÍDER BRASILEÑO QUE MILEI NO DEBE PEDIR PERDÓN

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó ayer el distanciamiento que mantiene con Javier Milei, a quien acusó de decir "muchas estupideces" por lo que exigió un pedido de disculpas para retomar el diálogo. "No hablé con el presidente de Argentina porque creo que tiene que disculparse con Brasil y conmigo. Dijo muchas estupideces. Sólo quiero que se disculpe", apuntó el mandatario en una entrevista concedida al medio local UOL. El vocero presidencial, Manuel Adorni, desestimó este miércoles el pedido de disculpas: "El Presidente no cometió nada de lo que tenga que arrepentirse".

CAMBIOS AL PAQUETE FISCAL

### Cómo son las mayorías que precisa LLA en el recinto para revertir el veto del Senado

El Gobierno insistirá para que Diputados de marcha atrás con la eliminación de las reformas a Ganancias y Bienes Personales. Qué sucederá con el artículo 111

**Amparo Beraza** 

aberaza@cronista.com

El oficialismo pretende insistir hoy en Diputados con dos puntos clave para su política fiscal de la Ley Bases que no fueron aprobados en el Senado, tanto Bienes Personales como Ganancias, y a cambio parte del radicalismo y la Coalición Cívica quieren revivir la revisión de los regímenes tributarios especiales que también vetó la Cámara alta.

Para restituir artículos rechazados por el Senado, el mecanismo constitucional de revisión por parte de la cámara de origen la obliga a igualar en proporción de votos a la cámara revisora con el fin de insistir con la redacción original.

Al ser una votación por mayoría simple la que dio de baja la propuesta del oficialismo de volver al esquema de Mínimo No Imponible (MNI) en el Senado, en Diputados solo necesitarían replicar una proporción similar de la mitad más uno de los presentes para revertirlo. Con 31 votos a favor y 41 en contra, la propuesta que llevaba a que lo paguen los solteros a

partir de \$ 1,8 millones y los casados con dos hijos desde \$ 2,3 millones brutos se rechazó.

Si el Gobierno lograra pasar mañana la versión del artículo aprobado en Diputados, se reinstalaría el impuesto con mayor cantidad de personas por tributar, sin el piso de 22% que pedían los patagónicos. No obstante, la votación de Ganancias en Diputados fue una de las más reñidas. Desde la Coalición Cívica por ejemplo votaron en contra de la medida y reafirmaron que este jueves harán lo mismo.

Además legisladores de Hacemos Coalición Federal como los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein y la peronista de Córdoba Natalia de la Sota, ya adelantaron que mantendrán su voto negativo a la Ley Bases y el paquete fiscal, al igual que ocho legisladores de la UCR.

En cuanto a el Titulo 3 del paquete fiscal de Milei denominado "Bienes Personales" fue rechazado con 37 votos en contra y 35 a favor en la Cámara alta. El texto que se había aprobado en Diputados incluía una reducción de alícuotas a un



Diputados se convocó desde las 12 de hoy y el oficialismo quiere una sesión lo más veloz posible

"No le voy a dar una granada para que destruya todo", dijo Mónica Frede de la Coalición Cívica

rango que va del 0,5% a 1,5%, cuando hoy llegan al 1,75%, y un aumento del monto de la vivienda exenta de \$ 350 millones, entre otras modificaciones.

Durante su tratamiento en la Cámara baja, este título fue el que más ausentes de los 99 escaños de Unión por la Patria registró, y restaría por verse si esa situación se mantiene.

Mas allá de esto, el Gobierno solo necesita una mayoría simple en este caso y confía en que se podrá aprobar la versión de Diputados con los votos de los bloques dialoguistas aunque las cuentas dan muy ajustadas.

Con estas concesiones, el radicalismo y la Coalición Cívica buscan reintroducir a cambio el artículo 111 que desarma el régimen impositivo de Tierra del Fuego, entre otros beneficiarios de exenciones tributarias. "También insistiremos con el texto que proponía mejorar la recaudación quitando privilegios tributarios a

sectores como el de Tierra del Fuego", había dicho la semana pasada Rodrigo de Loredo.

Así y todo, atento a cómo resultó la votación en el Senado con una mayoría de 62 votos -los dos tercios se consiguen con 48- esta proporción es mucho más compleja de replicar en la vuelta a Diputados. En la Cámara baja, los dos tercios se alcanzan con 172 diputados.

Será entonces difícil de revertir esta decisión en la Cámara baja, donde para insistir con su inclusión los diputados tendrán que reunir una mayoría calificada, que no se vio en la primera votación.\_\_\_



La sacás en 5 minutos, la disfrutás todos los días.

¡Abrila desde CREDICOOP MÓVIL cuando quieras, las 24 hs!





Rápido

Sin trámites previos

Cartera Comercial. Válido para personas humanas con actividad comercial, sin Cuenta Corriente en Banco Credicoop, La apertura de la cuenta estará sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco. La bonificación aplicará sobre la comisión de mantenimiento de la cuenta corriente y estará vigente por 12 (doce) meses desde la fecha de apertura: este beneficio será válido sólo para contrataciones realizadas a través de Credicoop Móvil entre el 06/11/2023 y el 31/12/2024. Más info en www.bancocredicoop.coop o a través de Credicoop Responde al 0800-888-4500.



La Banca Solidaria

## Gastos tributarios: buscan aprobar un artículo para recortarlos hasta un 2% del PBI



Diputados define hoy buena parte de lo que vendrá en la segunda parte del año

Más allá de la discusión por Ganancias y Bienes Personales, Diputados intentará aprobar también un artículo clave para encaminar la meta de déficit fiscal cero para este año

\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_\_leterovich@cronista.com

Luego de más de seis meses intermitentes de negociaciones, hoy la Cámara de Diputados volverá a tratar la Ley Bases y el capítulo fiscal tras los rechazos del Senado.

Allí, además de insistir por

Ganancias y Bienes Personales, lo harán por un artículo clave que puede ayudar a la meta fiscal del 2024 de déficit cero.

Y por más del doble de los ingresos del apartado de "Medidas fiscales paliativas y relevantes", que, en diciembre, por la tabla que compartió el Ministerio de Economía se proyectaba cerca de un punto del Producto Bruto Interno (PBI): 0,4%/PBI de Ganancias y 0,5%/PBI del blanqueo, la moratoria y Bienes Personales.

"Insistir en la redacción del artículo 111º de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados", aconsejaron en el dictamen de la Comisión de Presuenviar un proyecto para su supresión o modificación.

De aprobarse, dentro de

60 días el PEN debería

puesto y Hacienda que se firmó ayer, el cual plantea cambios para los gastos tributarios.

"Se insta al Poder Ejecutivo nacional a que en el plazo perentorio de sesenta días de sancionada la presente envíe a este Congreso un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la administración hasta en un 2% del PBI mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier tipo de gasto tributario", estipularon.

Un artículo que durante el tratamiento en la Cámara alta fue apartado y que llevó a levantar criticas hasta de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) que apuntó contra los legisladores oficialistas.

"Otro aspecto negativo fue la eliminación en el proyecto original del artículo 111º (...). Esta decisión priva nuevamente al Poder Ejecutivo de una herramienta crucial para sustentar el superávit fiscal. Nos sorprende que dicha decisión haya sido votada por unanimidad de los senadores de La Libertad Avanza (LLA)", remarcaron en el comunicado.

Así, en caso de que el jueves Diputados logré que el mismo se apruebe, Milei contaría con un as bajo la manga de cara a diciembre: la posibilidad de reducir casi la totalidad de los gastos tributarios. En el presupuesto para 2024, que se presentó en septiembre pasado y que no se discutió luego del pedido de postergación hasta el balotaje, se proyectó que durante este año alcanzarían 2,08%/PBI.

A nivel desagregado, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entre los que mayor impacto tienen en términos del PBI se encuentran "Otras exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA)" con el 21% del gasto total, seguido por "Reducción del IVA a productos primarios" (19%) y el régimen de promoción de Tierra del Fuego (16%).

Mientras que, a nivel de los tributos, es el IVA el más afectado. Dado que, por año, el estado se pierde de recaudar 1,32% del PBI, de los cuales 1,17% se deben a leyes impositivas y 0,15% a regímenes de promoción. Seguido por Ganancias con el 0,20% (0,11% y 0,09% respectivamente) y sin contemplar la reforma de cuarta categoría.

En cuando a la política impositiva del Gobierno, el martes pasado el ministro Luis Caputo prometió recortar al 90% los impuestos existentes. "Si seguimos en este proceso, si consolidamos este circulo virtuoso, créanme que al final de nuestro mandato vamos a haber reducido el 90% de los impuestos que hay hoy en Argentina", dijo ante empresarios de la construcción.....



### Excelencia en Salud Ocupacional

Examenes preocupacionales y periodicos Control de ausentismo Servicio medico en planta

Telefono: 5167-9000 Ventas : 5167-9054/55

#### AGL CAPITAL S.A. CUIT Nº 30-71090704-4 - Convocase a los accionistas de AGL CAPITAL S.A. a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Julio de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1530, oficinas 902 y 903, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: "1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1º y concordantes de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31 de diciembre del 2023; 3) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción de pérdidas acumuladas contra cuentas del patrimonio neto; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio y los sindicos en el ejercicio bajo consideración. Retribución del Directorio en exceso del máximo establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550 y retribución de los síndicos; y 5) Prescindencia de la sindicatura de conformidad con lo establecido en el artículo 11" del Estatuto Social". Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán comunicar asistencia a la sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 4 de Julio de 2024 Inclusive, en la oficina sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1530, oficinas 902 y 903, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier dia hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas. Firmado: Mariano Sebastian Weil. Presidente designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 04/08/2022.

SANTIAGO DEL ESTERO

## Zamora inauguró la tercera edición del foro Smart City



El CEO de Fira Barcelona Internacional, Ricard Zapatero, junto al gobernador de Santiago del Estero

El mandatario provincial inauguró el evento internacional bajo el lema "Territorios que innovan: ciudades que se transforman". Hay más de 250 expertos nacionales e internacionales

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, junto con el CEO de Fira Barcelona Internacional, Ricard Zapatero, encabezaron ayer a la mañana la apertura de la tercera edición del Smart City 2024 en Santiago del Estero, que se llevará a cabo este miércoles y jueves de 8 a 22 en el Fórum, bajo el lema "Territorios que innovan: ciudades "Vamos a desarrollar algo que tiene que ver con el concepto de ciudades inteligentes", dijo Zamora "Buscamos armar proyectos vinculados a ciudades más sostenibles", amplió el gobernador

que se transforman".

Esta expo internacional reúne a expertos con el objetivo primordial de abordar la temática urbanística y su desarrollo para lograr una buena calidad de vida de los habitantes. También participaron de la apertura el vicegobernador de la provincia, Carlos Silva Neder; la senadora Claudia Zamora; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; ministros, autoridades de las universidades, entre otros.

El evento cuenta con más de 250 especialistas nacionales e internacionales, entre los que se encuentran destacados oradores como Mateo Salvatto, fundador de Asteroid Tecnologies, quien fue el primer expositor ante una sala colmada, seguido de Juan Corvalán, director de Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de UBA.

Durante la primera jornada también expondrán Fabricio Balllarini, el director científico de la Sorbonne- París; Carlos Moreno; Verónica Colman (Nature4cities - Uruguay), entre otros.

El evento contará con la presencia de intendentes de ciudades que integran el Norte Grande, como parte de una amplia agenda de actividades.

En su mensaje de apertura, el

gobernador santiagueño destacó que es "una inmensa alegría estar acá" y agradeció a Zapatero "por confiar en Santiago del Estero por tercera vez consecutiva".

"Estos dos días vamos a desarrollar algo que tiene que ver con las ciudades del siglo XXI, el concepto de ciudades inteligentes, que avanza para generar espacios donde podamos debatir ideas, conceptos, compartir experiencias y desarrollar proyectos que tengan que ver con ciudades más sostenibles, inclusivas y al servicio de los ciudadanos", amplió el mandatario provincial.

Destacó además la calidad de los expositores y la presencia "de muchos intendentes de distintas ciudades del país, representantes de cámaras empresariales, universidades, distintas instituciones que tienen que ver con el concepto de economías del conocimiento".

Zamora resaltó a su vez la presencia de "organismos internacionales como UNESCO, CEPAL y muchos que van a sumar, seguramente, una gran capacidad entre lo público y lo privado para transformar las experiencias" con el objetivo de "poder optimizar sus recursos para poder mejorar la capacidad de sus servicios públicos y también para promover una mejor calidad de vida para sus ciudadanos". "En ese sentido, Santiago del Estero recibe a todos con los brazos abiertos dándoles la bienvenida", concluyó el gobernador.

Por su parte, el CEO de Fira Barcelona International, resaltó: "Estamos en muchos lugares del mundo como Brasil, México China, Colombia, este año por primera vez en Nueva York, y hoy por tercera vez en Santiago del Estero. Destaco el liderazgo que ha tomado en el país esta provincia para mostrar proyectos sobre nuevas tecnologías para mejorar la vida de las personas".....

"LA DEMOCRACIA NO SE NEGOCIA"

### Escueto mensaje de Mondino por el intento de golpe de Estado en Bolivia

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

Dos horas después de que los militares ingresaran por la fuerza a la sede del Ejecutivo boliviano que preside Luis Arce, el Gobierno argentino repudió el intento de golpe de Estado en el país limítrofe a través de un tuit de la canciller, Diana Mondino, quien afirmó que "la democracia no se negocia".

"Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia", indicó -sin mencionar explícitamente a Bolivia- la ministra de Relaciones Exteriores y Culto en su cuenta personal, la cual fue replicada por varios dirigentes del oficialismo.

Mientras transcurría el momento de mayor tensión, Milei se encontraba retuiteando publicaciones en su cuenta de X, los cuales referían a la nueva licitación de Letras, el Índice de Salario del INDEC y de opiniones sobre su último viaje a España. Hasta el cierre de esta El Gobierno llegó después que el resto de los mandatarios regionales y sin un mensaje del Presidente

edición, no se había pronunciado bajo ninguna forma. Para entonces, los jefes de Estado de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay ya habían



"Los gobiernos se cambian únicamente en las urnas", marcó

emitido sus declaraciones en apoyo a la administración de Arce.

A través de sus redes, Milei denunció exactamente dos semanas atrás que fue víctima de un intento de "golpe de Estado" por parte de los manifestantes contra la Ley Bases que participaron de los incidentes en las afueras del Congreso (Más info en el FT)\_\_\_ DIPUTADOS LO DEFINE HOY

### Blanqueo: AFIP aplicaría nuevos mecanismos de detección

De cara al Régimen de Regularización de Activos que se debate hoy en Diputados, la titular del organismo, Florencia Misrahi reveló cómo se aplicaría la iniciativa oficial

Lucrecia Eterovich

leterovich@cronista.com

La Ley Bases y el capítulo fiscal entraron en la recta final. Luego de más de seis meses de discusión intermitente, este jueves habrá sesión en la Cámara de Diputados. Pero la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya se preparó para la implementación de una de las propuestas: el Régimen de Regularización de Activos.

Al igual que todos, y a los fi-

anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-2774-2024

EEMVL-2826-2024

que se ingrese-.

En caso de aprobarse el jueves, el Poder Ejecutivo nacional, el Banco Central de la República

Bruto Internos -PBI- en el pri-Javier Milei propone un nuevo blanqueo de capitales con una

Argentina (BCRA), la Comisión

nes de apuntalar los ingresos en medio de la recesión (-5,1% de caída interanual del Producto mer trimestre), el presidente alícuota 0% hasta u\$s 100.000 y para montos superiores del 5%, 10% y 15% -según la etapa en la

el Boletín Oficial.

exteriorización. Nacional de Valores (CNV) y la AFIP deberán llevar a cabo las respectivas reglamentaciones en un plazo máximo de 10 días desde la publicación de la ley en

campaña de

expectativas de AFIP

están puestas en esta

"Ya está lista", aseguró a El Cronista una fuente oficial del Gobierno.

Y si bien todo parece indicar que el blanqueo se aprobará mañana en el recinto -dado que no fue rechazo en el Senado-, la administradora federal, Florencia Misrahi reveló recientemente que el organismo se adelantó y ya llevó a cabo medidas.

#### LAS EXPECTATIVAS OFICIALES

"Tenemos puestas nuestras expectativas en esta campaña de exteriorización", declaró Misrahi en el XIV Encuentro Regional Latinoamericano de la International Fiscal Association IFA-Latam, que se desarrolla en Brasil.

En el mismo panel que el ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, la funcionaria argentina comentó qué es lo que va a hacer el organismo. "Vamos a aplicar nuevos instrumentos de detección e inducción electrónica", puntua-

En ese marco, la abogada tributaria, ex Cargill, convocó a quienes asesoran a los contribuyentes argentinos residentes o no a apoyar esta propuesta con el compromiso de que la AFIP les dará asistencia técnica.

"Estamos comprometidos en devolverle la confianza en esta administración y en el sistema tributario desde nuestra competencia, a través de un proceso de exteriorización simple, seguro y con todo el soporte necesario para favorecer la decisión de adherir", aseguró.

#### REFORMA TRIBUTARIA

El último informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la finalización de la octava revisión, expuso un importante compromiso que el Gobierno de Milei tomó: en septiembre, dentro de dos meses, le enviarán al organismo un borrador de una reforma tributaria.

En esa línea, Misrahi hizo alusión a cuál es la meta. "Uno de los objetivos es lograr expandir la base tributaria para que sean más los contribuyentes que aportan y desde ese lugar contribuir a la baja de la pesada carga que tiene la Argentina", declaró.

En cuanto a lo referente al largo plazo, fue el ministro de Economía, Luis Caputo quien, el martes, en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) aseguró, en la medida en que volvamos a crecer, al final del mandato de Milei se van a reducir el 90% de los impuestos que hay en el país.\_\_\_



### Licencia Veeam Data Platform

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 61/2024

Apertura: 12/07/2024 - 10 hs.

Renovación de mantenimiento de producción de licencia "Veeam Data Platform" con destino a la Secretaria de Tecnologías para la Gestión dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. FECHA LIMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y nora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pliegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuara el día 12 de Julio de 2024 a las 10 horas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Sala de Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Planta Baja del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. VALOR DEL PLIEGO: \$167.040. VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2.268, INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes. Oficina Pliegos y Aperturas. Av. Presidente Illia 1151, Entrepiso -Santa Fe. Tel.: (0342) 4506800 - internos 39466 / 68 / 78. Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.

santale gob ar



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA Nº 62/24 Llámese a Licitación Pública Nº 62/24 por la contratación de la obra "PUESTA EN VALOR CONSULTORIOS DE PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL HOSPITAL DR. BERNAR-DO HOUSSAY, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD", en un todo de acuerdo al Pilego de Clausulas Legales Especiales y de Especificaciones Técnicas Particulares. Presupuesto Oficial: \$ 165.062.000,00 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 165.062,00 Presentación y Apertura: 18 de julio de 2024, 12:00 hs.
La respectiva documentación podrá ser consultada en la Página Web o en la Secretaria de Salud (Dirección de Obras, Mantenimiento y Bioingeniería), hasta 72 (setenta y dos) horas comidas contadas en días hábiles anteriores a la fecha de apertura y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 72 (setenta y dos) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-2666-2024

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 63/24 Liamese a Ligitación Pública Nº 63/24 por la contratación de los "SERVICIOS VINCULADOS A LA EMISIÓN DE BOLETAS DE LOS TRIBUTOS POR A.L.C.V.P.Y.S.V.Y.C.P.C., AUTOMOTORES MUNICIPALIZADOS Y MOTOVEHICULOS E INTIMACIONES DE LOS TRIBUTOS POR A.L.C.V.P.Y.S.V.Y.C.P.C., AUTOMOTORES MUNICIPALIZADOS Y MOTOVEHICULOS Y TASAS DE ACTIVIDAD COMERCIAL, CON DESTINO A LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Bases y Condiciones Generales:
Presupuesto Oficial: \$ 512.550.000,00
Pliego de Bases y Condiciones: \$ 512.550,00
Presentación y Apertura: 19 de julio de 2024, 10:00 hs.
La respectiva documentación podrá ser consultada y adquinda a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 24 (veinticuatro) horas comidas contadas en días hábites

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE EDUCACION Y EMPLEO LICITACIÓN PUBLICA Nº 64/24 Llámese a Licitación Pública Nº 64/24 por la "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y MERIENDAS POR UN PERÍODO DE 3 MESES, CON DESTÍNO A LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DEPENDIENTES DE LA SECRETA-RIA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Bases y Condiciones Generales. Presupuesto Oficial: \$ 144.861.121,56 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 144.861,00 Presentación y Apertura: 19 de julio de 2024, 12:00 hs. La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida a través de la pagina web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 24 (veinticuatro) horas corridas con-

tadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha.



En julio hay vencimientos de bonos Globales y con el FMI

ROLLOVER DE CASI \$6 BILLONES

## Licitación: Caputo logró captar \$ 8,4 billones

El grueso se concentró en letras a tasa fija del 4,25% que vencen en septiembre. Economía tendrá casi \$3 billones para comprar dólares y afrontar vencimientos de julio

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

El Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, anunció que en la licitación de este miércoles adjudicó \$8,4 billones, habiendo recibido ofertas por un total de \$15,1 billones.

Caputo debía enfrentar vencimientos por \$5,7 billones, por lo que el excedente será utilizado "para comprar los dólares necesarios para pagar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera" durante julio, informó la Secretaría de Finanzas.

Los instrumentos adjudicados fueron: LECAP 30/9/24 (S30S4) \$6 billones, a la tasa de referencia de 4,25% TEM; LE-CAP 13/12/24 (S13D4) \$2,2 billones, a una tasa de corte de 4,50% TEM y, Dólar Linked 13/15/25 (TZVD5) tan solo \$0,2 billones, a una tasa de corte de -8,79% TIREA.

El Gobierno dejó desiertas las Lecap con vencimiento el 26 de julio 2024 (S26L4) y al 30 de agosto 2024 (S30G4).

"Se alcanzó el objetivo de estirar duration, completar la curva de Lecaps y, con el excedente de la licitación se procederá a adquirir los dólares para el pago de la deuda denominada en moneda extranjera con vencimiento en julio", amplió el

comunicado de Finanzas, secretaría que encabeza Pablo Ouirno.

En julio, Economía tiene que afrontar pagos en moneda extranjera por u\$s 4783 millones de capital y u\$s 1721 millones en intereses, según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Casi u\$s 1000 millones son intereses de los globales GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46.

Sobre los resultados, Javier Casabal, de Adcap Grupo Financiero, analizó: "Tal como se esperaba, el Tesoro asignó los \$6 billones que necesitaba rollear en la Lecap de septiembre en el 4,25% de tasa mínima, con un prorrateo de 62%, dejando alrededor de \$4 billones de demanda insatisfecha para este nivel. Posiblemente ante la posibilidad de quedar afuera, alguna inversores prefirieron ir un poco más largos a la Lecap de diciembre, que cortó en 4,5%, señalando una curva con tasa positiva y en línea con la inflación esperada".

En su último staff report, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró las proyecciones de inflación para el 2024, y estimó que para fin de año podría estabilizarse en 4%.

Además, Casabal agregó: "La adjudicación del Bono dollar linked fue poco significativa, ya que cortó sin dar premio y dejando casi \$1 billón de demanda afuera".— ACTUALIZACIÓN

### La tarifa de agua subirá en Buenos Aires 50% a partir de julio

\_\_\_ El Cronista

\_ Buenos Aires

La tarifa de agua aumentará un 50% a partir de julio en 94 ciudades de la provincia de Buenos Aires, que cuentan con la provisión del servicio por parte de Aguas Bonaerenses S.A. (AB-SA).

El incremento completa la actualización tarifaria del 250% propuesta por la empresa y autorizada por el gobierno provincial a finales de abril, que fue repartida en dos tramos, aplicándose la primera suba del 200% en las facturas de mayo y la segunda del 50% en julio.

El nuevo ajuste en las boletas de agua, que abarca tanto al servicio medido como al no medido, llevará el valor del módulo o metro cúbico a \$ 72,5.

De esta manera, la factura promedio será de \$3.656,62 mensuales. Sin embargo, una propiedad valuada entre \$ 150.000 y \$ 200.000 abonará \$6.819 por ambos servicios.

En esta segunda etapa de ajuste tarifario, "el 47,4% de los usuarios tendrán un aumento de menos de \$1.000 mensuales, el 41,5% de entre \$ 1.001 y \$ 2.000, el 8,7% de entre \$ 2.001 y \$ 3.000, y el 2,4% de más de \$ 3.000", según precisaron desde ABSA.

Antes de la primera suba, el

valor del módulo o metro cúbico estaba en \$ 16,12, pasando a \$ 48,36 en mayo y alcanzando los \$ 72,54 a partir del mes que viene, para completar el incremento del 250% dispuesto para los valores de las boletas de agua.

La justificación de la empresa estatal para los aumentos se basó en el proceso inflacionario, la devaluación implementada por el Gobierno nacional en diciembre y que las tarifas no fueron actualizadas durante el último año y medio.

Los nuevos valores alcanzarán a más de 845.000 usuarios de 94 localidades de la provincia de Buenos Aires, ubicados en 62 municipios en los que tiene injerencia la empresa, entre los que se encuentran La Plata, Bahía Blanca, Campana, Cañuelas, Chivilcoy, 9 de Julio, Ayacucho, Alejandro Korn, Marcos Paz, San Vicente, Villa Gesell y Lincoln.

En el conurbano, el servicio lo presta AySA, que también aumentó sus tarifas en abril un 209%.

Así, la factura promedio sin impuestos pasó de \$5.290 a \$16.300. Según se anunció al momento de aplicar el incremento, las tarifas tendrán desde junio "ajustes mensuales a fin de mantener el nivel real tarifario considerando la evolución de los salarios y los precios", por lo que se espera que pronto se informe otra actualización.



Buenos Aires volverá a actualizar la tarifa del agua



### Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.

► Auditoría ► Consultoría ► Impuestos y Legales ► Outsourcing & Payroll



#### #CASHTAG

Jairo Straccia Periodista



### ¿Caputo cree realmente lo que dice en público sobre los mercados?

a exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, el martes en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) dejó una pregunta flotando en el aire entre los actores económicos, más allá de la defensa que hizo del ajuste del gasto público en territorio de empresarios afectados por el recorte de las obras de infraestructura.

La duda es si el titular del Palacio de Hacienda realmente cree en el diagnóstico que hace público sobre lo que está pasando en materia financiera, justamente el área en el que hizo su carrera en el sector privado y también en la que ha mostrado logros desde que está en el cargo al conseguir evitar una corrida tras la devaluación y achicar la brecha entre los distintos tipos de cambio.

Caputo atribuyó los "ruidos" que se desataron en las últimas semanas, es decir, la baja de acciones y bonos y el despertar de los dólares paralelos a los "ataques" del kirchnerismo que, como "sabe" que al Gobierno le está yendo bien, está desesperado por boicotearlo.¿Realmente esa es la lectura de lo que está pasando en estas últimas semanas?

Para explicar su tesis, el funcionario se refirió al aumento del dólar blue: "Hablan de que se escapa el tipo de cambio porque se fue a \$ 1300, cuando nosotros llegamos con un tipo de cambio a \$1180, por lo que subió 10% nada más. Al Gobierno anterior le subió 20 veces. No hay más periodistas llorando en televisión, se les fue la sensibilidad social en cuatro años. Incluso les alcanzaba para ir a Qatar".

El extrañísimo tono de un funcionario técnico dando argumentos más de redes sociales que de fundamentals de la economía se completa con la idea de que, en su mirada, sería llamativo que hubiera temblores financieros luego de que se difundió la inflación de mayo de 4,2%, un mes que también tuvo superávit fiscal y comercial, todo poco después de que se renegociara el préstamo de China para las reservas que se había heredado del gobierno anterior.

Todos los gobiernos, como los técnicos en las conferencias de prensa, dan explicaciones y motivos o buscan culpables en el contexto que no pueden manejar, pero se supone que luego hacia dentro, pasan en limpio cuáles son los problemas para enfrentarlos. Alguna vez Cristina Kirchner y Axel Kicillof le echaron la culpa de todo a "los buitres" o al "campo desestabilizador" o a "Shell". Alguna vez Mauricio Macri se enojó con los votantes porque eligieron a los que lo llevarían





a "ser Venezuela". Pero hacia dentro, uno creía que había gente que entendía los problemas posta de cada administración, más allá de los relatos que son eso, relatos.

Ahora lo loco es que Caputo dijo que justamente "habían estado hablando en la reunión de gabinete" de que justo en medio de tantas variables positivas se daban los ruidos en el mercado, y reveló que compartían que tenía que ver con la reacción de la oposición. Entonces, ¿el diagnóstico que hace en público, entre conspiranoico y simplista, es lo que realmente cree el ministro de Economía?

La inquietud respecto de cómo traduce el Gobierno lo que está pasando se agrava cuando tras la publicación del tradicional documento técnico del staff del Fondo Monetario Internacional, que mechó elogios al programa económico con críticas al manejo del dólar y las tasas de interés, poniendo fechas para la eliminación del dólar exportador y el Impuesto País, el mismísimo presidente Javier Milei eligió atribuir las observaciones a que el director del Departamento del Hemisferio Occidental, el chileno Rodrigo Valdes, es un zurdo del Foro de San Pablo.

¿En serio ése es el carril que

La duda es si Caputo cree en el diagnóstico que hace público sobre lo que pasa en materia financiera, el área en la que hizo carrera

¿No hay nada para revisar de la estrategia? ¿Fue sensato bajar las tasas antes del despertar de los paralelos en mayo?

van atomar las negociaciones con el organismo internacional de crédito? ¿Siempre la reacción de Milei ante una crítica o advertencia va a ser responder que proviene de "rojos", o de "ensobrados"? ¿Es verdad que la explicación que se da el Poder Ejecutivo para su propia suerte tiene que ver sólo con que los diputados le dan media sanción a un aumento de las jubilaciones o con que un periodista o un economista dicen "che esto me parece que está mal" en un canal de televisión?

la propia estrategia? Por ejemplo, ¿fue sensato bajar las tasas de interés hasta el nivel que bajaron antes del despertar de los dólares paralelos en mayo?

¿No habrá alguien mirando que el momento de la cosecha gruesa está pasando y el Banco Central no acumuló todas las reservas que se suponía cuando se acercan momentos de vacas flacas?

¿No puede haber generado incertidumbre además que tiren por la ventana al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, o que hayan renunciado más de 40 funcionarios de rango alto en un gobierno que dejó más de 1800 de la administración anterior?

¿No pega tampoco que el Presidente anuncie que va a entrar al gabinete en un área por ahora difusa nada menos que Federico Sturzenegger, histórico archirrival del actual ministro Caputo?

¿Es una boludez que el FMI empiece a deslizar que ve un atraso cambiario del 30% o que le ponga por escrito al gobierno que no puede seguir manteniendo superávit fiscal a costa de la licuación de las jubilaciones y los ingresos de la población porque podría haber tensiones sociales?

¿No podría algún inversor ade-¿No hay nada para revisar de más considerar que es medio rara la agenda del primer mandatario de líder intergaláctico que lucha contra el socialismo y recibe Martín Fierro medio falopa alrededor del planeta, con discursos que si incluyeran un "gracias Aptra" sonarían menos extraños?

La Argentina es un país difícil. Nadie tiene para sacar pecho viendo cómo se llevó la inflación de 3% en 2003 a 200% el año pasado. La oposición, fingiendo demencia, también juega y si puede se tira y pide penal todo el tiempo para embarrar la cancha. La herencia era un quilombo y el Gobierno sumó un poroto grande al conseguir frenar la espiralización de los precios que había tomado un ritmo nunca visto del 91 para acá. Pero gobernar es complicado. Hay cosas que salen y otras que se empiojan. Está bien tener un mensaje para la base o para defender el plano político. La cosa se pone rara cuando ese discurso se toma en serio.

¿Cuál sería la respuesta ante un diagnóstico de que hay un grupo que te quiere voltear como respuesta a todo, con -no sé-Castagnetto a la cabeza? ¿Qué hacer si todo es culpa de los medios de comunicación? ¿O de que el comunismo infiltró el FMI?

La respuesta, en las próximas semanas.\_\_\_



### El Cronista

### Apertura

### El Cronista CEO Talks

Las voces lideres del éxito empresarial

### Miralo en VIVO

cronista.com 27 de Junio - 12:00 hs.





César Litvin Lisicki Litvin



Sebastián Tuvio **Hotel Las Balsas** Relais & Chateaux



Jorge Macri Jefe de Gobierno GCBA



Catherine Remy **TotalEnergies** Argentina



Gustavo Manriquez **Banco Macro** 



Gastón **Taratuta** Aleph



Henry Seeber **American Express** 



Ivana Dip **BMW** 



Ana Vainman AFARTE



Alejandro Díaz **AmCham Argentina** 



Tomás Córdoba Metrogas



Fabián Colussi Brandware



Romina Parquet **CIMC Wetrans** 



de Goñi **El Cronista** Moderador

Hernán





Compte **El Cronista** Moderador



Florencia Pulla **El Cronista** 

Moderadora



Horacio Riggi **El Cronista** Moderador

















































14

### Finanzas & Mercados



PRESIÓN AL BLUE, MEP Y CONTADO CON LIQUI

### Con más tensión en las reservas, el dólar tocó nuevos precios récord



La cotización del dólar contado con liquidación avanzó hasta \$1341, nuevo máximo nominal.

Los dólares financieros repuntaron hasta 2,2% y el BCRA tuvo que vender divisas. Señalan que el blue es impulsado por operaciones grandes y estiman que debería estar cerca de un techo

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_ epizarro@cronista.com

Los dólares paralelos no detienen su tendencia alcista. El recalentamiento impulsó ayer a las cotizaciones del MEP y CCL hasta nuevos récords nominales, en una jornada en la que el Banco Central volvió a vender dólares de las reservas para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios.

La insuficiente oferta de divisas en la plaza oficial hizo que el Central tuviera que desprenderse ayer de u\$s 76 millones. Así, el saldo acumulado de compras netas se redujo a u\$s 39 millones en lo que va del mes y u\$s 17.285 millones desde el cambio de Gobierno.

Entre los dólares alternativos, esta vez la mayor presión se observó en el MEP y CCL, que a través del GD30 y mediante Cedear avanzaron hasta 2,2% para situarse en \$ 1332 y \$ 1341, respectivamente. El dólar blue, en tanto, quedó sin variación, en \$ 1345 en la punta compradora y \$ 1365 en la vendedora.

El recalentamiento de las cotizaciones paralelas del dólar junto al ritmo devaluatorio del 2% mensual que mantiene el Gobierno sobre el tipo de cambio oficial tiene su impacto en la Las cotizaciones del MEP y contado con liquidación repuntaron hasta 2,2% y alcanzaron nuevos récords nominales

El Banco Central vendió u\$s 76 millones y el saldo de compra neta acumulada en el mes se redujo a u\$s 39 millones brecha cambiaria. Ahora, la diferencia de cotizaciones entre el informal y el oficial mayorista supera el 50 por ciento.

#### **GRANDES OPERACIONES**

"Lo que estamos viendo es que el que está liderando estas subas es el blue. El MEP también, pero menos. Lo que lo está moviendo no es el chiquitaje. Ya no es el que va a comprar 100 o 500 dólares. Se están dando algunas operaciones un poco más grandes que lo están haciendo subir", señala el analista financiero Christian Buteler.

Buteler sostiene que las operaciones de 100 o 200 dólares se siguen realizando, pero principalmente para vender. Se trata de ventas por parte de personas a las que no les alcanzan los ingresos y necesitan cubrir gastos en pesos. Entonces, según su análisis, este desbalance entre ventas chicas y compras grandes está impulsado el precio.

El analista descarta que la suba del precio informal esté explicada por compras de los trabajadores tras percibir el medio aguinaldo, ya que hoy "no tienen mucha capacidad de ahorro". Además, sostiene, al ser dinero en blanco debería ir al MEP, a un precio más bajo, mientras que al blue recurren los que no pueden ir al MEP.

#### ¿ZONA DE TECHO?

El analista Salvador Vitelli afirma que las subas del precio del dólar no sorprenden, en un contexto de volatilidad, presión devaluatoria del real y bajas liquidaciones en el mercado oficial de cambios. Al parecer, destaca, el mercado intenta estabilizarse, pero se necesita un driver extra de optimismo.

"Yo creo que el techo está por acá. Lo que pasa es que estamos muy metidos en nuestro raviol. Miremos lo que es el real. El tipo de cambio en Brasil ya está en 5,52. El real está hecho pedazos. Lo mismo ocurre en México. América latina está muy mal este año. Los commodities no están bien", señala Santiago López Alfaro, titular de Patente de Valores.

El economista Gustavo Ber estima que con una brecha cambiaria en torno al 50% ya debería ir estabilizándose, a fin de evitar eventuales distorsiones que afecten las expectativas. Por ello, considera importante que tras la Ley de Bases se tenga mayor claridad sobre la "hoja de ruta" para la salida del cepo cambiario que encararía el Gobierno.

DECISIÓN DEL BCRA

#### El agro tendrá ahora créditos más baratos y puede subir la presión al CCL

Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

Una nueva medida del Banco Central implicará una mayor presión para el contado con liquidación, porque los agro-exportadores tendrán créditos más baratos, por lo que a muchos de ellos les convendrá endeudarse en pesos a tasas bajas antes que liquidar a un dólar blend de \$ 984, por el 20% que pueden liquidar a través del contado con liquidación.

Al caer la liquidación de divisas, en plena temporada alta de la cosecha, no sólo afectará la acumulación de reservas del BCRA, sino también habrá menos oferta de dólares en el CCL, lo que puede traer aparejado una suba en el precio del dólar en la Bolsa, que actúa como una suerte de hermano mayor del blue.

El Central dispuso no renovar la circular que impone
un mínimo en la tasa de financiamiento bancario a la
que pueden acceder productores cuando mantienen un
stock de soja superior a 5% de
su producción. La norma,
promulgada en septiembre de
2022, vence el 30 de este mes
y fija un piso equivalente al
120% de la tasa de política
monetaria.

"Esta decisión constituye un paso más en el camino trazado por el BCRA con miras a normalizar el funcionamiento del sistema financiero y fomentar el crédito doméstico al sector privado productivo", precisa el comunicado.

"A medida que el BCRA avanza en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sus autoridades seguirán evaluando opciones para flexibilizar regulaciones distorsivas y discriminatorias, con el fin de facilitar el redireccionamiento del crédito bancario desde el sector público al sector privado productivo", concluyen.....



Los activos financieros necesitan señales sobre la normalización cambiaria para retomar el rally.

SUBEN BONOS Y CAEN ACCIONES

### El mercado quiere saber cuál será la hoja de ruta para levantar el cepo

Los inversores esperan con cautela la votación de la Ley Bases. Están preocupados por la débil acumulación de reservas del BCRA y dudan sobre cómo se levantarán las restricciones cambiarias

\_\_ Leandro Dario

\_\_ ldario@cronista.com

Los inversores esperan con cautela la votación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en Diputados. Las acciones argentinas cayeron ayer, mientras que los bonos soberanos en dólares subieron levemente. Así, continuaron las idas y vueltas de los activos argentinos, que lateralizan desde mayo y no logran despegar, ante preocupaciones vinculadas con la débil acumulación de reservas del Banco Central y dudas sobre cómo se levantará el cepo cambiario.

El mercado ahora quiere ver cuál será la hoja de ruta del Gobierno para el día después de la Ley Bases. Con la economía en recesión, caída del nivel de empleo, un consumo deprimido por la caída del poder adquisitivo, es fundamental que Luis Caputo consolide la desinflación con equilibrio fiscal y que empiecen a llegar inversiones.

Los bonos revirtieron las pérdidas de la jornada anterior, pero las ganancias fueron ínfimas. Los títulos que más treparon fueron el GD29 y el GD35, que avanzaron 0,39%. El riesgo país cerró ayer la rueda en 1429 puntos.

Los ADR, en tanto, cotizaron en rojo, con la excepción de Mercado Libre, Globant, Cresud y Ternium, que subieron 2,2%; 1,8%; 1,3%; y 1,2%, respectivamente. El resto de los papeles tuvieron pérdidas, destacándose el Grupo Financiero Galicia, que retrocedió 5,4%.

"El mercado se mantiene con cautela operando flat, continuando en el rango desde mayo.
La euforia por la aprobación de 
la ley Bases y las medidas fiscales en el Senado parece haberse disipado, y el mercado no 
está dispuesto a pagar hasta ver 
concretarse la aprobación en la 
Cámara de Diputados", aseguró 
Tobías Sánchez, analista de 
Research de Cocos Capital.

¿Habrá euforia a partir del viernes si el Gobierno logra sancionar y promulgar la ley Bases? Pedro Siaba Serrate, Head of Research y Strategy de PPI, cree que no necesariamente: "Consideramos que la aprobación de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal ya está incorporada en los precios".

La débil acumulación de reservas, en un semestre de alta liquidación estacional de divisas, preocupa a los inversores. "El mercado ahora está mucho más volcado a cómo será la travesía hacia la normalización cambiaria en un contexto donde la acumulación del BCRA se fue suavizando, el flujo hacia adelante no es alentador y la brecha reaccionó ligeramente", agregó Siaba Serrate.

Sin embargo, la señal de la ley Bases y, fundamentalmente, del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) puede darle algo de oxígeno al Gobierno en los mercados. "Creemos que la aprobación será un buen catalizador para los activos argentinos, lo que provocaría un alza en los precios. Hemos visto cómo las empresas, tanto locales como extranjeras, han anunciado inversiones importantes en la economía en caso de aprobarse la ley, lo que indica que esperan aumentar la producción. Esto se traduciría en más empleo, mayor consumo y mayor recaudación, lo que es positivo tanto para la renta variable como para la renta fija", asegura Sánchez.

Las próximas medidas del Gobierno podrían generar un impulso en los activos financieros. "Con el compromiso de reducir el impuesto PAIS se especula que podría llegar una recalibración del régimen monetario y cambiario, en busca de ir eliminando restricciones camino a la salida del cepo, toda vez que los inversores necesitan de nuevos ¿drivers¿ para retomar las apreciaciones de los bonos y acciones tras los fuertes progresos fiscales iniciales de la gestión", concluyó el economista Gustavo Ber.\_\_\_

DÍA D EN EL CONGRESO

### Ley de Bases: ahora señalan oportunidades en los bonos en dólares

\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Tanto los bonos como las acciones están con los ojos puestos en la Cámara de Diputados en donde se espera que el jueves se trate la Ley de Bases y que finalmente tenga su aprobación. De esta manera, se conformaría la primera ley propia del Gobierno. Los analistas creen que en ese caso, sería una muy buena noticia para los activos financieros, en un contexto en el que el mercado está esperando nuevos drivers económicos y políticos para poder retomar la tendencia alcista.

Los analistas de PPI detallaron que los Globales se encuentran por debajo de los precios alcanzados a principios de mayo, antes de que irrumpa el ruido político.

"Si Diputados aprueba el texto original del paquete fiscal (incluye reversión de Ganancias y reforma de Bienes Personales), podría revertirse esta dinámica y, en consecuencia, los bonos soberanos hard dollar podrían recuperar parte del terreno perdido desde entonces", consideraron.

#### POTENCIAL TRAS LA LEY BASES

La aprobación en general de la Ley de Bases en el Senado fue una bocanada de aire fresco para la renta fija local. Desde el piso de la semana pasada, los globales muestran ganancias de entre 6% y 9 por ciento. Así, los bonos recuperan parcialmente las pérdidas acumuladas desde abril a la fecha. Aun con el rebote actual, la renta fija local muestra caídas de entre 5% y 10% desde los picos de abril pasado. Bajo este escenario, y de cara a una potencial aprobación final en Diputados, los analistas se tornan más selectivos con los títulos locales.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero remarcaron que prefieren posiciones en los globales a 2035 y 2038, ya que es donde se ha producido la mayor parte de la corrección. "Vemos un alza del 7%, rumbo a los precios alcanzados el 31 de mayo, asumiendo que la lectura del mercado es que la administración de Milei puede aprobar algunas leyes requeridas pero que estarán sujetas a negociaciones", dijeron. Además, agregaron que "en nuestra opinión, a partir de ahora, el mercado será menos optimista que en los máximos de abril y se centrará en la capacidad recientemente conocida de la oposición para alcanzar 2/3 en la cámara Baja para la fórmula jubilatoria", dijeron.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, entiende que hay valor en los bonos, aunque reconoce que el mercado le está pidiendo mayor delivery al Gobierno. "En este contexto en que la incertidumbre política escaló en las últimas semanas y en que los flujos de liquidación de exportaciones ceden pese a la mejora en el agro, posiciones defensivas como GD41 cobran valor, siendo un Global de floja performance relativa reciente contra el resto de la curva que cuenta, además, con mejores condiciones legales que otros, detalló.

#### EL PREFERIDO DEL MERCADO

Bajo un ejercicio en el que se deba seleccionar un bono en particular, el mayor consenso

"Si Diputados aprueba el texto original del paquete fiscal los bonos podrían

"El GD35 es el de mayor upside entre los distintos vencimientos, dónde el potencial upside es de 53%", según Delphos

recuperar el terreno per-

dido", dijeron desde PPI

entre los analistas es que el Global 2035 es de mayor potencial alcista.

En cuanto a las estrategias, Adrián Yarde Buller, economista de Facimex Valores, detalló que el GD35es el título con mayor recorrido alcista ante una posible convergencia hacia créditos "B". El GD29 subiría 42% ante una posible convergencia, similar al GD30. En el tramo medio, los globales a 2035 y 2038 podrían subir 65% y 62% desde los valores actuales si es que la Argentina convergiese a rendimientos como los que muestran Angola, Bahamas, Nigeria, Pakistán El Salvador o Ecuador.

Con una línea similar, Delphos Investments también ve al GD35 como el de mayor potencial alcista. "Si proyectamos los rendimientos de los títulos para distintos niveles de TIR a un año vista, observamos que, a partir de 15% de TIR, el GD35 es el de mayor *upside* entre los distintos vencimientos, dónde el potencial es de 53 por ciento"....

### Se redujo el stock de dólares de los argentinos en el colchón: ahora son u\$s 257.857 millones



Los dólares en el colchón tienen u\$s 255 mil millones correspondientes a "moneda y depósitos".

El Indec estimó que durante el primer trimestre se redujo u\$s 323 millones la cantidad de divisas por fuera del sistema financiero local y marcó una caída tras un año de subas consecutivas

Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

La cantidad de dólares de los argentinos por fuera del sistema financiero local se redujo. La baja se dio en medio de la calma cambiaria que tuvo lugar durante los primeros meses del año, tras el cambio de expectativas por parte de los inversores del mercado financiero por el

cambio de Gobierno.

Al cierre del primer trimestre del año, los argentinos residentes en el país tenían u\$s 257.857 millones por fuera del sistema financiero local, lo que implica una reducción de u\$s 323 millones en comparación con los u\$s 258.180 millones que poseían al cierre del año pasado.

Así lo estimó el Instituto

Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe de Balanza de Pagos que difundió ayer, correspondiente al primer trimestre del año, en el que reflejó la reducción trimestral de 0,2% sobre el stock de dólares que tienen los argentinos por fuera del sistema financiero local.

Según el Indec, los u\$s 257.857 millones que poseían

los argentinos residentes por fuera del sistema financiero local al cierre del primer trimestre estuvo conformado por u\$s 255.148 millones correspondientes a "moneda y depósitos".

#### **MENOS DÓLARES AFUERA**

La reducción del stock que se observó durante el primer trimestre del año, si bien se trató de una proporción moderada, implicó un cambio respecto a la

Según el Indec, hubo una baja trimestral de 0,2% del stock de dólares que tienen los argentinos por fuera del sistema local

La caída del stock que se registró entre enero y marzo representó un cambio tras un año de subas consecutivas

tendencia que mantenía. La estimación del organismo estadístico mostraba incrementos en cada uno de los informes trimestrales correspondientes al año anterior.

Debido a la acumulación que se fue generando, aún con la reducción que se registró, el stock del primer trimestre de este año sigue siendo superior al del mismo período del año anterior, cuando era de u\$s 243.676 millones, de acuerdo con el informe oficial.

Los datos del organismo oficial de estadística coinciden con los del Banco Central, que también observó un reingreso de dólares al sistema financiero local durante los primeros me-

ses del año, en medio de la calma cambiaria que tuvo lugar durante ese período.

Incluso, de acuerdo con la autoridad monetaria, el reingreso de divisas al sistema financiero local volvió a darse durante cuarto mes del año, según indicó en su último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.

Los últimos datos de la autoridad monetaria indican que en abril la formación neta de activos externos por parte de residentes del sector privado no financiero registró un resultado superavitario de u\$s 133 millones, conformado por ventas netas de "billetes" por u\$s 78 millones e ingresos netos en concepto de divisas por u\$s 56 millones.

#### INVERSIÓN

El informe del Indec señala que al 31 de marzo pasado la economía argentina registró una posición de inversión internacional neta a valor de mercado acreedora de u\$s 89.938 millones, lo que representa un descenso de u\$s 18.405 millones en comparación con el trimestre anterior.

"La variación positiva estimada para los activos externos de los residentes fue acompañada, durante el trimestre bajo análisis, por un incremento en los pasivos externos", detalló el organismo estadístico en su informe de Balanza de Pagos.

A la vez, señaló que los activos externos a valor de mercado se estimaron en u\$s 448.184 millones, lo que significó un incremento de u\$s 9168 millones en comparación con los montos correspondientes al cuarto trimestre del pasado 2023, explicado principalmente por el incremento en los activos del sector institucional.\_\_\_

LA CRIPTOMONEDA TOCÓ LOS U\$S 60.000

### Bitcoin cae a su menor valor en dos meses por venta de fondos de inversión

Leandro Dario

\_\_\_ Idario@cronista.com

Bitcoin volvió ayer a caer hasta los u\$s 60.000, tocando su nivel más bajo desde el 2 de mayo. Si bien se trata de un activo volátil, su reciente caída estaría vinculada con el enfriamiento de la demanda de fondos cotizados

de Bitcoin y la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal en los Estados Unidos.

Tras el furor inicial por la aprobación de la SEC de los ETF de Bitcoin, que junto al halving había disparado la cotización a precios máximos de u\$s 73.700, se produjo un retroceso que analistas del mercado ven como una oportunidad.

Los fondos de inversión vendieron más de 23.000 de BTC desde el 7 de junio. Esas ventas representaron un 2,2% de su tenencia y empujaron a la mayor criptomoneda a la baja.

"¿Los ETF no iban a disparar el precio del Bitcoin? ¿Qué hay

de la crisis de suministro derivada del halving?", se pregunta Ripio en un reciente documento. "A nivel de mercado la expectativa puesta en el precio de Bitcoin resulta muchas veces mayor a la expectativa puesta en su tecnología", agrega la compañía dirigida por Sebastián Serrano.

Pero el comportamiento de los grandes fondos de Wall Street no influyó en los inversores minoristas, que continuaron apostando por Bitcoin. Mientras los institucionales vendieron sus posiciones frente a esta bajada, los argentinos mostraron una actitud totalmente inversa: en

lugar de vender, se multiplicó por 2,5 el volumen de compra de Bitcoin comparado con el promedio del mes, informó Lemon.

"Históricamente, las caídas significativas en el precio de Bitcoin han demostrado ser oportunidades de compra. Las últimas dos veces que cayó por debajo de los u\$s 60.000, el precio subió más de un 15% en menos de 30 días. Para los inversores que ven más allá de las fluctuaciones a corto plazo, estas caídas son momentos estratégicos para acumular Bitcoin y prepararse para posibles aumentos futuros", agregaron desde Lemon.\_\_\_

EN SÓLO 30 DÍAS

### Por la baja de tasas, crece \$ 3,6 billones stock de créditos

Pasó de \$ 21,6 billones a \$ 25,2 billones, pero el problema para el Banco Central es que mucho exportadores aprovechan estos préstamos baratos para endeudarse en lugar de liquidar



\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

La baja de tasas provocó que el stock de crédito privado suba 17% en los últimos 30 días, al pasar de \$ 21,6 billones a \$ 25,2 billones, según cifras del Banco Central recopiladas al 14 de junio por Amilcar Collante, economista de Cesur.

El stock de descuento de documentos subió 27%, los personales 23%, los prendarios 17% y las tarjetas 10%, que se relaciona con la baja de tasas. Según el promedio del BCRA, los adelantos están en el 44%, contra una tasa nominal del 105% que estaban el 2 de enero, mientras los personales bajaron del 143% al 60% en el mismo lapso.

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, adjudica este fenómeno a la abrupta baja de tasas de política monetaria. Primero empezó a subir el stock de crédito en dólares y ahora el de pesos.

El efecto colateral, a su juicio, es la menor liquidación de divisas por parte del sector exportador, que perjudica la acu-



Favorece tomar tasa en pesos en lugar de liquidar divisas.

La actividad parece comenzar a reponerse lentamente después del shock más fuerte de caída de los últimos meses

"Si podes endeudarte en pesos y mantener tus dólares sin liquidar, vas a demorar lo más que puedas esa liquidación" mulación de reservas por parte del Banco Central.

La tasa de interés de los préstamos en pesos es tan baja, y tan cercana a la tasa de devaluación, que favorece tomarla en lugar de liquidar divisas en forma apresurada, lo que le agrega presión al tipo de cambio, por el 20% que dejan de liquidar a través del contado con liquidación en el dólar blend que continuará hasta fin de año.

"Si podes endeudarte en pesos y mantener tus dólares sin liquidar, vas a demorar lo más que puedas esa liquidación y te endeudas en pesos, ya sea el exportador que debe vender su ganado, el productor agrope-cuario o cualquier exportador que necesite vender sus dólares para producir algún insumo que va a exportar. La baja de las tasas de los préstamos ayuda a endeudarse en pesos y evitar liquidar los dólares", explica Repetto.

Desde LCG apuntan que, luego de la profunda caída que viene mostrando el crédito al consumo y los préstamos a las empresas desde noviembre de 2023, el dato de este mes mostraría que en abril se alcanzó un piso: "La actividad parece comenzar a reponerse lentamente después del shock más fuerte de caída de los últimos 3 meses de 2023 y los primeros 3 de 2024, implicando una recuperación muy leve de la demanda".

"A eso se suma la reducción de las tasas de interés y la enérgica oferta crediticia de tasas muy bajas de algunos bancos públicos. Igualmente, el nivel de préstamos se encuentra muy bajo, solo un 34,3% del nivel del pico de mayo".

"La inflación desacelerando y alcanzar un piso en la actividad implicaría mejoras, al igual que la estrategia de tasas bajas, que desestimula el ahorro, pero estimula la demanda de crédito", agregan.



### Negocios



#### Nueva alianza de VW para eléctricos

La automotriz alemana Volkswagen invertirá hasta u\$s 5000 millones en el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Rivian, como parte de una nueva empresa conjunta.

INVERSIÓN MINERA EN COBRE ARGENTINO

## McEwen Copper desembolsa u\$s 70 millones en el proyecto Los Azules



Rob McEwen es el CEO de la compañía y un referente de la minería en el mundo, que se pronunció a favor del modelo económico de Javier Milei

La operación tiene el objetivo de conseguir capital para avanzar en los trabajos de un estudio de viabilidad financiable para el proyecto que la firma tiene en la Argentina.

\_\_\_ Florencia Lendoiro

\_\_ flendoiro@cronista.com

La minera canadiense McEwen Copper desembolsará u\$s 70 millones en el proyecto de cobre argentino Los Azules, en San Juan, uno de los más importantes entre los que se esperan desarrollar en el país.

La operación tiene el objetivo de conseguir capital para dar un paso fundamental: avanzar en los trabajos de un estudio de viabilidad financiable para el proyecto de cobre que la firma tiene en la Argentina, previsto para finales del primer trimestre de 2025.

Básicamente, se trata de que McEwen Mining -matriz de McEwen Copper- y Rob McEwen -CEO de la compañía y un referente de la minería en el mundo que se pronunció a favor del modelo económico propuesto por Javier Milei- comprometieron órdenes de compra del 27% del total de la oferta de acciones que abre la compañía.

McEwen Mining comprará hasta 466.667 acciones ordinarias de McEwen Copper por u\$s 14 millones y Rob McEwen McEwen Copper posee el 100% del proyecto de cobre Los Azules, en San Juan y de Elder Creek, en Nevada (EE.UU.).

Los Azules es un proyecto que ocupa el octavo lugar entre los mayores yacimientos de cobre sin explotar del mundo comprará hasta 166.666 acciones ordinarias por u\$s 5 millones.

A comienzo de año, Milei había reposteado a McEwen en la red social X, ya que el empresario dijo que esperaba que los esfuerzos del presidente para liberar la economía argentina ayuden a desbloquear vastos yacimientos de cobre en la provincia de San Juan; justamente donde el empresario quiere construir la mina de Los Azules, valorada en u\$s 2.500 millones.

En ese momento, McEwen habló de la necesidad de juntar u\$s 100 millones, una tarea en la que avanza con los otros accionistas -la automotriz Stellantis y una empresa tecnológica del Grupo Río Tinto, Nuton- y con posibles nuevos inversores.

El nuevo anuncio oficial indica una operación para la financiación mediante la colocación privada, sin intermediarios, de hasta 2.333.333 acciones ordinarias de su filial McEwen Copper, a un precio de suscripción de u\$s 30 por acción ordinaria, por ingresos brutos de hasta u\$s 70 millones.

McEwen Copper tiene actualmente 30.937.615 acciones ordinarias en circulación.

La suscripción de las 1,7 millones de acciones ordinarias restantes está disponible para inversores acreditados calificados, sujeta a una inversión mínima de u\$s 2 millones y a otras condiciones. Además, las acciones quedarán sujetas a restricciones de transferencia hasta el momento en que coticen en una bolsa pública.

Antes de la operación, la propiedad de McEwen Copper es de 14.768.000 acciones ordinarias (47,7%) para McEwen Mining y de 4 millones de acciones ordinarias para Rob McEwen (12,9%). Suponiendo que se complete el importe total de la oferta y los importes de inversión señalados, McEwen Mining poseerá el 45,8% de McEwen Copper y Rob McEwen, el 12,5%.

McEwen Copper posee una participación del 100% en el proyecto de cobre Los Azules, en San Juan (Argentina), y en el proyecto Elder Creek, en Nevada (EE.UU.).

Los Azules es un proyecto en del departamento de Calingasta, San Juan, que ocupa el octavo lugar entre los mayores yacimientos de cobre sin explotar del mundo (según Mining Intelligence, 2022).

Según la compañía, Los Azules está siendo diseñada para ser claramente diferente de otras minas de cobre, con un consumo significativamente menor agua, emitiendo mucho menos carbono y progresando hacia la neutralidad de carbono para 2038, además de ser alimentada por electricidad 100% renovable una vez en operación.

El capital necesario para su construcción se calcula en más de u\$s 2500 millones.\_\_\_ ALIMENTOS

### El dueño de Pipas, Argensun Foods, compró las marcas Tía Maruca, Dale y Pura Fresh

Argensun Foods adquirió el 50% de la marca de galletitas y se quedó con el control de la compañía. Busca convertirse en un grupo productor de alimentos

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

La dueña de Pipas, Argensun Foods, compró el 50% del capital accionario y obtuvo el control de fabricante de galletitas Tía Maruca. El acuerdo, que se cerró en estos días, le permitirá a la compañía adquirida homologar el concurso de acreedores, además de poner al día los sueldos y pasar a cero los cheques rechazados.

La principal planta de Tía Maruca se encuentra en San Juan, donde hasta 2017 funcionaba PepsiCo. Ese año, la empresa había llegado a un acuerdo para adquirir la fábrica, mantener a sus 400 empleados y seguir elaborando las marcas de galletitas de la multinacional durante tres años.

Sin embargo, dos años más tarde, la situación se complicó y la dueña de Tía Maruca empezó a atrasarse en el pago de sueldos. Con una deuda que se estimaba en ese entonces en \$ 300 millones, la compañía entró en concurso preventivo. Con el ingreso de Argensun Foods, Tía Maruca podrá salir del concurso preventivo.

Pablo Tamburo, CEO de Argensun Foods, aseguró que con la operación la compañía podrá iniciar un camino de transformación estratégica para convertirse en una empresa de alimentos. La firma fue fundada en 1989 por la familia Díaz Colodrero y es el principal productor y exportador de semillas de girasol confitero y ciruelas deshidratadas del país y uno de los principales exportadores de maíz pisingallo, chía, frutos secos y legumbres. En la actualidad exporta su producción a más de 70 países en todos los continentes.

En este camino, Argensun Foods adquirió, además, la firma Rojas Proyecto III, dueña de las marcas de leche, yogures y chocolatadas Plenty y de jugos Pura Fresh. La empresa aprovechará la red de distribución que ya tiene para Pipas, con fuerte presencia en los kioscos de todo el país, y buscará posicionarse como un grupo productor de alimentos.

Con las nuevas adquisiciones, Argensun Foods decidió reorganizar su holding. Por un lado estará Green Union, la compañía dedicada a la biotecnología alimentaria. Por otro, Argensun Industrial, que busca una integración desde la producción agrícola hasta el proceso de envasado. A estas dos, se les suman Pronovelties, que se encargará de comercial y distribuir las marcas del holding; Granaris, para la exportación de alimentos; Full Grace Foods, que brinda servicios de abastecimiento al sector de hoteles, restaurantes y catering en Europa, y Bamba, que soluciones financieras para empresas y productores del agro.

El año pasado, Argensun Foods había puesto un pie en Europa con la compra del 50% del paquete accionario de la española Full Grace Foods. El objetivo de esa transacción, se



La principal planta de Tía Maruca está en la provincia de San Juan

El acuerdo se acaba de cerrar y le permitirá a Tía Maruca salir del concurso preventivo abierto en 2019

Tras la adquisición, Argensun Foods reorganizó su holding en seis compañías distintas explicó entonces, era fortalecer la distribución de alimentos en el Viejo Continente, especialmente en el canal de hoteles, restaurantes y catering.

Tía Maruca nació en plena crisis de 2001. Y, aunque el nombre fue un homenaje a la tía de un amigo del fundador, la mujer nunca llegó a conocer la marca. Con un portafolio de galletitas que incluía pepas de membrillo y biscochos hojaldrados, entre otras, la compañía logró un rápido crecimiento y penetración, especialmente en el segmento de consumo popular. Su éxito estuvo basado en su llegada a los kioscos con

atractivos exhibidores para sus productos, de estilo casero.

Para 2016, la firma había alcanzado una participación del 4% en el negocio de galletitas. Eso los llevó un año más tarde a comprar la planta sanjuanina, con la que pensaban darles pelea a los grandes jugadores del segmento. Sus planes de expansión incluían la elaboración de magdalenas y budines, y exportar un 10% de la producción a los Estados Unidos, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Sin embargo, poco tiempo pasó hasta que empezaron los problemas y la firma tuviera que recurrir al concurso preventivo.

CIELOS ABIERTOS

### La aérea Paranair sumará vuelos entre Córdoba y Asunción de Paraguay

\_\_ Lola Loustalot

\_\_\_ lloustalot@cronista.com

En el marco del modelo de la política de Cielos Abiertos que impulsa el presidente Javier Milei, ya son cada vez más las aéreas que anuncian nuevas rutas o incrementan la frecuencia de vuelos entre los destinos que ya operan.

Es el caso de Paranair. La aerolínea paraguaya pasará de cuatro a cinco vuelos diarios entre Córdoba y Asunción, de cara a la temporada de verano.

La aérea, que comenzó a operar la ruta entre la provincia argentina y la capital paraguaya en marzo de este año, ya había incrementado su frecuencia de tres a cuatro vuelos semanales a partir de julio.

Durante la temporada de verano, los vuelos saldrán todos los días, con excepción de jueves y sábados. La compañía, que, según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), transportó, en los primeros cinco meses de 2024, a 2200 viajeros, también opera la ruta entre Ezeiza y el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción.

A su vez, en el marco de la desregulación del mercado aerocomercial argentino, la aerolínea buscará incorporar nuevas rutas este año. Una de las conexiones que se manejan en la industria es la ruta entre Salta y la capital paraguaya.

La política de Cielos Abiertos que impulsa el Gobierno tiene el objetivo de que cualquier aerolínea pueda volar a cualquier destino del país, sin restricciones de frecuencia o capacidad. De hecho, con el fin de promover esta política de democratización de los cielos, el Gobierno Nacional firmó acuerdos de entendimiento con diferentes países como con Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y, recientemente, se sumó Canadá. Según adelantan en el sector, el próximo objetivo sería Panamá.

Así, Milei seguiría los pasos de la gestión de Mauricio Macri, cuando Guillermo Dietrich, el ex ministro de Transporte, le abrió las puertas del mercado doméstico a las low cost Flybondi y JetSmart, que hoy ya tienen una participación del 30% en el segmento de vuelos de cabotaje...



El sector inmobiliario espera el impacto de la vuelta de los créditos hipotecarios que ya ofrecen los bancos

ESCRITURAS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

# El mercado inmobiliario tuvo su mejor mes en más de cinco años

El Colegio de Escribanos porteño registró en mayo un incremento del 36% anual en las compras de propiedades. Contra abril, la mejora fue del 26 por ciento

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_\_ iortiz@cronista.com

Las escrituras de compraventa de inmuebles registraron en mayo una suba de 36% respecto del nivel de un año antes, al sumar 4590 operaciones, mientras que el monto total de las transacciones realizadas ascendió un 400,3%, con \$ 346.713 millones.

De acuerdo a lo informado por el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en el quinto mes del año hubo también un incremento en comparación con abril previo, de 26,2%, debido a las 3636 escrituras.

De esta manera, lo ocurrido en mayo se convirtió en el mejor mes de los últimos 65 meses, y consolidó una recuperación sostenidamente ascendente desde enero último, cuando se registraron 1881 operaciones, y muestra una continuidad desde 2021, es decir desde postpandemia.

El monto medio de los actos fue de \$ 75.536.614 (81.430 dólares de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio), por lo que creció 268% en un año en pesos, y en moneda estadounidense bajó 4,4 por ciento.

En mayo, hubo 141 escrituras formalizadas con hipoteca. Por lo que la suba en ese sentido fue del 5,2% respecto al mismo mes del año pasado, mientras que en los primeros cinco meses, con 509, representa una merma del 1,2 por ciento.

Tras darse a conocer los datos de mayo, el presidente del Colegio de Escribanos, Jorge De Bártolo, dijo que "hay dos motivos para ver un mejor panorama"; al señalar que, primero, "mayo fue el mejor de los últimos 65 meses, luego del pico del boom hipotecario de 2018".

Pero en aquella época todavía quedaba una influencia de créditos y hoy todavía eso no incide, por lo que la recuperación se la puede entender más auspiciosa.

En cifras, en los primeros cinco meses de 2024 la cantidad de hipotecas involucradas en la compraventa de inmuebles alcanzaron las 509 operaciones, el registro más bajo desde 2020, pero a la vez muy inferior a las 9387 del mismo período de 2018.

En ese sentido, Bártolo destacó que los actores del sector están "expectantes debido a la cantidad de bancos que ya lanzaron sus propuestas hipotecarias", por lo que se manifestó convencidos que "con ese empuje el mercado tendría un efecto de claro crecimiento"... EQUINOR, YPF Y SHELL SIGUEN LA BÚSQUEDA

### No se encontró petróleo en el primer pozo frente a Mar del Plata

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_\_iortiz@cronista.com

La empresa noruega Equinor dio a conocer ayer su primera evaluación sobre el denominado pozo Argerich X-1, a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, la cual no arrojó resultados alentadores sobre la existencia de petróleo offshore, a tono con la expectativa que había generado en la industria.

Equinor, asociada a YPF y la angloholandesa Shell, dio a conocer un breve comunicado en el que precisó que "el pozo x1 en el bloque CAN100 fue completado de forma segura" pero, si bien se pudo confirmar el modelo geológico, "no se han encontrado indicios claros de hidrocarburos, por lo cual el pozo ha sido clasificado como seco".

La firma estatal noruega dijo que "la perforación de este primer pozo en aguas profundas es un hito en la historia de la exploración costa afuera en la Argentina" y su desarrollo había generado en los últimos tres años una fuerte controversia con grupos ambientalistas que recurrieron a la Justicia mediante un amparo que demoró la ejecución de las tareas.

Equinor al comunicar los primeros resultados negativos del pozo Argerich también aseguró que, "junto con las campañas de adquisición sísmica en la Cuenca Argentina Norte y las cuencas Austral y Malvinas Oeste, representa una importante campaña de exploración costa afuera en el país".

En los próximos meses, los datos y la información recopilada en las últimas semanas por el buque de perforación serán analizados exhaustivamente, y esto brindará una mayor comprensión del potencial hidrocarburífero en estas áreas.

En la Cuenca Argentina

Norte, el buque Velaris concluyó en los últimos días el primer pozo exploratorio en aguas ultra profundas de jurisdicción argentina, a más de 300 kilómetros de la costa de Buenos Aires y a una profundidad de 1527 metros.

La perforación se completó en menos de los 60 días previstos por la empresa operadora y, tras las tareas en mar abierto, quedó sellada para dar comienzo a los análisis sobre el potencial productivo.

Los trabajos habían sido precedidos por la prospección sísmica 2D y 3D que realizó el buque BGP prospector a fines del año pasado, lo que habilitó la llegada del perforador que tuvo como centro de operacio-

El pozo se realizó a más de 300 kilómetros de la costa de Buenos Aires y a una profundidad de 1527 metros.

"No se han encontrado indicios claros de hidrocarburos; el pozo ha sido clasificado como seco", dijo Equinor

nes al Puerto de Mar del Plata, al igual que los dos navíos de apoyo logístico que lo acompañaron durante dos meses.

Precisamente, la ciudad balnearia había sido el epicentro del reclamo de sectores ambientalistas que argumentaron la afectación que ocasionaría a la fauna marina y a la población de la costa bonaerense una eventual producción de hidrocarburos, a 300 kilómetros de la costa

En 2023, tras dos años de apelaciones del Estado y los demandantes, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata consideró inadmisible los recursos con los que los ambientalistas buscaron cancelar la exploración petrolera a pesar de haber cumplido oportunamente con las audiencias públicas pertinentes.

El entusiasmo por la exploración offshore tiene como referencia inmediata los hallazgos de hidrocarburos realizados en las costas del Sur de Africa, cuya cuenca marina formó parte de la Cuenca Argentina, precio a la separación de ambos continentes hace nos 150 millones de años.\_\_\_

EDICTO SUBASTA LEY 24.441. El martillero Mariano Espina Rawson, (cuit 20-13407112-5. Responsable Inscripto) con domicillo legal en Tucumán 1679, Piso 5°, Capital Federal (Tel: 115011,3598) designado por Gustavo Germán Wazne y Ruben Omar Gianferro, en su carácter de acreedor hipotecario en los términos del art. 57 y 59 de la ley 24.441, comunica por 3 dias en los términos del art. 57 Ley 24.441, que el día 3 de Julio de 2024, a las 9:30 hs. en la calle Tte. Gral Perón Nº 1233. CABA -sede de la Corporación de Rematadores-, al mejor postor, contado y ad corpus procederá ante escribano público, a la venta en pública subasta del 100% del immueble sito en la Avada. Argentina N° 5436, entre calles Aquino y Avda. Teniente Gral. Luis J. Dellepiane - Plazoleta pública donde desemboca la Avenida Larrazabal-, Matrícula Digital N° 1-14897 GDE, de la Capital Federal. El frente de la propiedad se encuentra tapiado, se observa en su interior un chalet en estado avanzado de demolición. Posee un frente de 8,66 mts por 32 mts. de fondo, con una superfícia del lote de 277 m2. Se deja constancia que conforme resolución de autos del 19.03.2024 (fs.65) se resolvió otorgar la tenencia del inmueble a la Actora hasta la realización de la subasta. Base: U\$S 133.443,75 - al contado, al mejor postor y en dinero en efectivo. Seña 30%, Comisión 3 % (+ IVA s' la misma), Aranoel de Subasta: 0.25% Sellado de Ley, Todo en el acto del remate y a cargo del comprador, el pago se deberá efectuar en dólar billete estadounidense en el acto de la subasta bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 584 del Cod. Proc. Se hace saber que en caso de no haber postores, a la media hora saldrá a la venta con la base reducida en un 25% este es con la suma de U\$S 100.082;81 y si tampoco hubiere postores, acto seguido saldrá sin Base. El comprador deberá constituir domicillo legal en C.A.B.A., y abonar el Saldo de Precio dentro del 5º día de efectuado el remate, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso con pérdida de las sumas abonadas (conf. art. 62

El Cronista | Jueves 27 de junio de 2024

### Info Technology

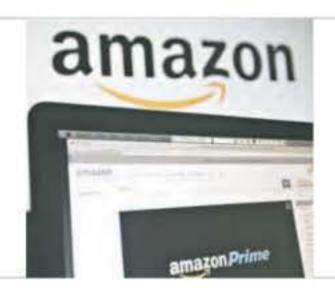

#### Amazon prepara su chatbot IA

El gigante del ecommerce avanza en el desarrollo de una inteligencia artificial que competirá con ChatGPT. Su nombre es Metis y generará respuestas basadas en textos e imágenes



Los chatbots de IA ahora llegan como asistentes expertos para facilitar las ventas en el retail

TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA EL COMERCIO

### IA en el retail: los clientes ya pueden "conversar" con los productos

La inteligencia artificial generativa permite a los consumidores interactuar con los productos en venta de manera natural. La tecnología promete beneficios para clientes y empresas

\_\_ Adrián Mansilla

\_\_ amansilla@cronista.com

La inteligencia artificial generativa ya dejó de ser una "curiosidad" sorprendente y empieza a integrarse de manera gradual en la vida cotidiana de las personas. Uno de los ámbitos donde se avizoran grandes cambios es el del comercio retail, donde los chatbots pueden convertirse en una herramienta de gran utilidad.

Ocurre que, según expertos, la nueva IA es capaz de transformar la experiencia de compra de los clientes al permitir la "conversación con el producto" en los puntos de venta.

La idea es que los clientes puedan interactuar con los productos como si estuvieran conversando con ellos. Así, pueden realizar preguntas sobre características técnicas, opiniones de otros usuarios, comparaciones con productos similares y hasta recibir recomendaciones personalizadas.

"La conversación con el producto funciona mediante una interfaz intuitiva de chat o voz. El cliente puede interacLa IA generativa permite brindar a los clientes la sensación de que conversan con los productos

La información detallada y entregada de manera natural es uno de los principales beneficios de la IA tuar con los productos del catálogo y el sistema de IA se encargará de procesar la solicitud y proporcionarle la información que necesita en un lenguaje claro. La clave de esta tecnología reside en que los clientes sienten que están interactuando directamente con el producto, lo que genera una experiencia de compra más atractiva y memorable", explicó Germán Torres, director SBU Commerce en Snoop Consulting.

#### POR QUÉ CONVIENE CONVERSAR CON EL PRODUCTO

Los expertos señalan que la "conversación con el producto" brinda varias ventajas inmediatas para el consumidor. Entre ellas, la información completa y actualizada sobre características técnicas, opiniones de usuarios y comparaciones con productos similares. Asimismo, indican que facilita una experiencia de compra más rápida y sencilla, sin necesidad de esperar asistencia del personal de la tienda.

De esta manera, el consumidor también puede recibir sugerencias de productos que se ajustan a sus necesidades y preferencias, basándose en su historial de compras y comportamiento online.

Otro punto a destacar es que, al contar con información detallada y facilitada de manera conversacional, se eliminan las incertidumbres y se aclara todas las dudas antes de realizar una compra, lo que aumenta la confianza del cliente y reduce las devoluciones.

#### UNA EXPERIENCIA PERSONALIZADA

"Los clientes ahora buscan experiencias de compra y pago sin fricciones, donde la mayoría, si no todas, las interacciones con el minorista se agilizan a través de tecnologías como inteligencia artificial, visión por computadora, aprendizaje profundo, sensores y soluciones de software para que el proceso de compra sea lo más fluido posible", indicaron desde Intel.

El gigante de los chips puso como ejemplo la tienda de comestibles Nourish + Bloom, que fue el primer local autónomo de esta clase en el sur de EE.UU., y propone una experiencia de compra verdaderamente impulsada por IA, sin fricciones y sin contacto. La tienda está diseñada para que los clientes compren sin filas para pagar ni cajeros. Para comprar, los clientes descargan la aplicación propia del comercio, escanean su teléfono al entrar, cargan la compra en su carrito y salen.

"La conversación con el producto abre la puerta a experiencias de compra personalizadas. Por ejemplo, si un cliente necesita un celular que sirva para hacer videos para redes sociales, podría preguntarle al producto cuáles son las características que lo hacen ideal para su necesidad. El producto podría hablarte de sus ventajas específicas para el caso, como una buena calidad de la cámara, amplio espacio en su memoria y batería de larga duración", agregó Germán Torres.

En definitiva, la "conversación con el producto" tiene el potencial de revolucionar la forma en que los clientes compran y puede convertirse en una herramienta clave para las empresas que buscan destacarse en un mercado competitivo que muta rápidamente. 22

## Mundo & Financial Times



#### Acuerdo Unión Europea-Ucrania

Se espera que la UE firme un acuerdo de seguridad con Volodimir Zelensky, comprometiéndose a seguir suministrando armas, entrenamiento militar y otras ayudas a Kiev durante años.

MÁXIMA TENSIÓN

## Intento de golpe de Estado agrava la difícil situación política que atraviesa Bolivia



El levantamiento se da en medio de la interna entre Arce y Morales. BLOOMBERG

Un grupo de militares encabezados por el exgeneral Juan José Zúñiga se movilizaron hacia Plaza Murillo, sede del palacio presidencial y del Congreso, e irrumpieron en el Palacio Quemado

\_\_\_ Cecilia Filas

\_\_ cfilas@cronista.com

El presidente de Bolivia denunció un intento de golpe de Estado luego de que un grupo de militares -algunos encapuchados- liderados por el exgeneral Juan José Zúñiga Macías embistiera con un vehículo blindado la puerta del Palacio Quemado.

Aunque la irrupción de Zúñiga en el palacio -que en 2018 fue reemplazado por la Casa Grande del Pueblo pero aún guarda una fuerte carga simbólica- sólo duró unos minutos, las fuerzas permanecieron durante unas horas más en la Plaza Murillo. Tras el levantamiento, Arce tomó juramento a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas bolivianas. José Wilson Sánchez Velásquez, el nuevo comandante del Ejército, ordenó que todo el personal movilizado en las calles retornara a sus unidades.

En declaraciones a la prensa, Zúñiga dijo: "Estamos escuchando el clamor del pueblo, porque desde hace muchos años una élite se ha hecho cargo del país. Dueños del Estado, vándalos están en las diferentes estructuras del Estado, destrozando la patria" y agregó que "las FF.AA. pretenden reestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos dueños que ya están 30, 40 años manejando el país".

Por otra parte, advirtió que iban a "liberar a todos los presos políticos absolutamente", refiriéndose especialmente a Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz y preso desde 2022 en el marco de la causa por el golpe de Estado de 2019, y Jeanine Áñez, que asumió la presidencia tras la salida de Evo Morales. Tanto Áñez como Camacho repudiaron el alzamiento militar.

"El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado, hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque", sostuvo Arce y agregó: "Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado en favor de la democracia". En enero, el presidente boliviano ratificó a Zúñiga como comandante del Ejército, el único jefe militar del Alto Mando que había sido reelegido en su cargo.

Tras el intento de golpe de Estado el expresidente Morales instó a "defender la democracia frente al Golpe de Estado" y proceder "con un proceso penal y con la baja del Gral. Zúñiga". Se trató del hecho más grave desde la salida del poder del expresidente en 2019.

El martes, Zúñiga había dicho que las FF.AA. bolivianas detendrían a Morales si se presentaba como candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2025. "Ese señor no puede volver a ser más presidente de este país (...). Legalmente está inhabilitado. La Constitución dice que no puede ser [presidente] más de dos gestiones y el señor ya ha sido tres, cuatro gestiones re, re, reelegido; las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer cumplir la Constitución Política del Estado", dijo el exmilitar en el programa No Mentirás.

"El tipo de amenazas hechas por el Comandante General del Ejército, Juan José Zúñiga, nunca se dieron en democracia. Si no son desautorizadas por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Ministro de Defensa, Presidente y Capitán General de las Fuerzas Armadas, se comprobará que lo que en verdad están organizando es un autogolpe", respondió Morales en sus redes sociales.

Horas antes del levantamiento, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (del Movimiento al Socialismo, al que pertenecen tanto Morales como Arce) condenó las declaraciones de Zúñiga y apuntó a una reestructuración de las FF.AA. bolivianas.

"Nos preocupa algunas acciones de algunos elementos de la
Policía Boliviana y FF.AA, no solamente ahora, sino desde 2019.
Creo que es importante que estas
dos instituciones definitivamente direccionen su horizonte para
cumplir su rol fundamental, conforme a la Constitución, (...) para
una restructuración o refundación real de estas dos instituciones", había expresado Rodríguez,
quien algunos ven como posible
candidato del MAS para 2025.

Los cruces entre Zúñiga y Morales datan al menos de 2022, cuando el expresidente lo acusó de encabezar el grupo Pachajcho, y de ejecutar el denominado "plan negro" desde las cúpula militares, para desacreditar su imagen y la de otros dirigentes cocacoleros.

El levantamiento se inscribe en el contexto de una crisis política, atravesada por la interna entre Arce y Morales. Uno de los últimos síntomas de esa ruptura abierta fue un comunicado del Grupo de Puebla, al que el propio Arce pertenece, repudiando las declaraciones de Zúñiga contra Morales, e instando a Arce a hacervaler "el principio sagrado del carácter no deliberativo en política de la Fuerza Pública".

La grave situación económica de Bolivia podría allanar el camino para Morales de cara a 2025. El gobierno socialista de Arce ha luchado recientemente con una crisis económica en medio de la disminución de las exportaciones de gas natural, la escasez de combustible y dólares, y una paridad monetaria que se ha derrumbado.

El país evitó por poco una crisis financiera en 2023 al aprobar una ley que permitía al banco central vender cerca de la mitad de sus reservas de oro. Seis meses después, se habían gastado casi todas: Al banco sólo le quedaban 23,5 toneladas de oro a finales de año, y la ley dice que esta cifra no puede bajar de 22 toneladas.

La canciller Diana Mondino, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinabum (México), Miguel Díaz Canel (Cuba), Gabriel Boric (Chile), Nicolás Maduro (Venezuela), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Xiomara Castro (Honduras), Pedro Sánchez (España), Gustavo Petro (Colombia), la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son algunos de los que repudiaron el intento de golpe de Estado.

Zúñiga fue arrestado fue arrestado en la noche del miércoles, acusado por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. La Fiscalía General de Bolivia dijo en un comunicado que iniciará una investigación penal contra Zúñiga y sus cómplices.



Una serie de videos virales han puesto de relieve la avanzada edad del presidente norteamericano. ARCHIVO/FRANCISCO MAROTTA

**ELECCIONES ESTADOS UNIDOS 2024** 

### El debate con Trump podría ser decisivo para Joe Biden

A meses de la elección de noviembre, la principal misión del presidente norteamericano será demostrar que sigue siendo apto para el cargo, al tiempo que buscará contrastar con el republicano

\_\_\_ James Politi

Joe Biden se retiró a Camp David para prepararse para el primer debate presidencial de las elecciones de 2024, una oportunidad crucial para cambiar el impulso de su campaña de reelección.

El presidente estadounidense se encamina al debate de este 27 de junio golpeado por índices de aprobación persistentemente bajos y una sucesión de videos virales que han puesto de relieve su avanzada edad y desencadenado ataques republicanos sobre su idoneidad para el cargo.

A poco más de cuatro meses de la elección de noviembre, la principal misión de Biden durante el debate con Donald Trump en Atlanta será demostrar que sigue siendo apto para el cargo a sus 81 años, al tiempo que buscará resaltar el contraste con el carácter y las políticas del expresidente.

La primera tarea de Biden

será "demostrar que no está disminuido y que es capaz de desempeñar las funciones presidenciales en un segundo mandato", dijo Allan Lichtman, profesor de Historia de la American University.

Sus otros objetivos deben ser ofrecer una "visión para un segundo mandato", "corregirideas erróneas sobre la economía estadounidense" y "subrayar los peligros que Donald Trump representa para el Estado de derecho y la democracia estadounidense", añadió Lichtman.

Biden recibió un impulso la semana pasada cuando tomó la -estrecha- ventaja por primera vez este año, según el promedio nacional de encuestas de Fiveethirtyeight.com, después de achicar la brecha previa de Trump en las últimas semanas. Biden lidera ahora por 0,1 puntos porcentuales a nivel nacional.

Una encuesta de Fox News publicada la semana pasada también mostró que se había producido un cambio de siete puntos a su favor desde marzo; mientras que Trump lideraba por 5 puntos hace tres meses, ahora Biden está arriba por 2 puntos.

Pero el presidente ha luchado por lograr avances más amplios que lo sitúen en una posición más cómoda de cara a la convención republicana de julio y la convención demócrata de agosto.

En los estados clave de Michigan y Wisconsin, la carrera está prácticamente empatada, y en Pensilvania, Trump tiene una ligera ventaja. En los swing states del Cinturón del Sol, como Arizona, Georgia y Nevada, Biden está más rezagado, según las encuestas de Fivethirtyeight. com. Mantener la mayoría de estos estados será crucial para conservar la Casa Blanca.

"[Biden] necesita sacudir las cosas", dijo el veterano analista político estadounidense Charlie Cook. "Los debates no suelen hacerlo, pero sin duda podrían. No se conocen muchos puntos de inflexión potenciales en las carreras presidenciales, pero los debates son ciertamente una posibilidad".

En la campaña de 2020, Biden tuvo un desempeño relativamente fuerte en los debates contra Trump, pegándole repetidamente con líneas campechanas que incluían "¡Vamos hombre!". Pero mientras que en algunas ocasiones, como el discurso sobre el Estado de la Unión en marzo, se ha mantenido agudo, en otras ha tropezado con sus palabras. A pesar de que Trump es a veces más incoherente y extremista en sus comentarios, son las torpezas de Biden las que han acaparado la atención.

En una señal de la importancia que el equipo de campaña de Biden le está dando al debate, el presidente viajó a su retiro de Camp David para prepararse para el enfrentamiento con Trump. Ron Klain, exjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor durante muchos años, fue su entrenador para el evento.

Un funcionario de la campaña dijo esperar un enfoque agresivo. "El presidente se ha vuelto cada vez más mordaz en sus recientes comentarios sobre Trump y planea llevar ese tema hasta el debate, mientras sigue proyectándose como el líder sabio y firme en contraste con el caos y la división de Trump", dijo el funcionario.

Los principales ataques a Trump se centrarán en que "está destruyendo los derechos reproductivos, promoviendo la violencia política y socavando nuestras instituciones democráticas, y cumpliendo las órdenes de sus donantes multimillonarios para financiar regalos fiscales a los más ricos y a las empresas, perjudicando a las personas mayores y a la clase media", dijo el funcionario.

El equipo de Trump está apuntando a Biden por su edad y su capacidad para superar la noche del debate. "El presidente Trump se enfrenta a varias entrevistas cada semana y da largos discursos de pie, demostrando una resistencia de élite", le dijo Jason Miller, un alto asesor de Trump, al Financial Times. Añadió que el expresidente no necesitaba "ser programado por el personal" ni "inyectarse con productos químicos" como Biden.

Cook dijo que aunque los "tres años y siete meses" que separan a Biden (de 81 años) y a Trump (que acaba de cumplir 78), no deberían ser "un problema", "la diferencia de edad entre ambos parece mayor de lo que es en realidad", lo que agrava las vulnerabilidades del presidente demócrata en otros temas, como los persistentemente altos niveles de inflación.

"Para los votantes indecisos, todo se reduce a qué les molesta más, la personalidad y el comportamiento de Trump, o la gestión de Biden de la economía", dijo Cook.

Antes del debate, el equipo de Biden lanzó una nueva campaña publicitaria de u\$s50 millones en televisión en los swings states, donde ataca a Trump por ser un delincuente "desquiciado". Esto se produce tras su condena penal en Nueva York por falsificación de documentos comerciales para ocultar el pago por silencio a la actriz porno Stormy Daniels.

Esto marca el intento del equipo de Biden por tratar de recordarles a los estadounidenses lo que consideran los defectos fundamentales en la aptitud de Trump para el cargo, algo en lo que probablemente seguirán martillando en el período previo a las elecciones.

Pero los estrategas dicen que Biden no puede subestimar la oportunidad del debate para ubicarlo en un lugar en el que pueda superar a su rival.

"Biden necesita el debate para cambiar el impulso a su favor", dijo Kevin Madden, estratega republicano y asesor de la campaña presidencial de Mitt Romney en 2012 en la consultora Penta Group en Washington.

"Las campañas ganadoras siempre tienen una fuerte sensación de impulso, y ahora mismo incluso los partidarios más firmes de Biden admitirían que la sensación actual es que Biden está a la defensiva, jugando a ponerse al día", añadió.\_\_\_





MIN 8°

MÁX

MAÑANA

MIN

máx 12°

### **B** Lado B

## El 70% de las familias tomó medidas para gastar menos en Internet y TV paga



El relevamiento de Cabase explica que muchos clientes se vieron en la necesidad de buscar mecanismos para evitar dar de baja los servicios de conectividad en el hogar

Según un estudio de la Cámara Argentina de Internet siete de cada 10 familias argentinas solicitó una baja en el costo de los servicios

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

Por el difícil contexto macroeconómico local, siete de cada 10 hogares argentinos tomaron algún tipo de medida paliativa para reducir el costo de su servicio de Internet fijo y de TV paga. Estos datos surgen del Cabase Internet Index, un reporte que realiza la Cámara Argentina de Internet con el fin de recopilar datos sobre el estado de la conectividad y la infraestructura de Internet en el país.

Así, el organismo informó que el 67,5% de los hogares argentinos hizo algún tipo de recorte para abaratar el costo de su servicio de Internet fijo "frente a la complejidad del contexto económico de los últimos meses". En el mismo sentido, Cabase develó que el 65,3% de las familias lo hizo con miras a reducir el costo de su servicio de TV paga.

El relevamiento explica que esto se da como consecuencia de la crisis económica del último periodo, ya que muchos usuarios "se vieron en la necesidad de buscar mecanismos para evitar dar de baja los servicios de conectividad en el hogar".

Se suma, además, que los servicios de comunicación e Internet subieron 357,7% respecto a mayo del año pasado, según datos del Indec. Si la comparación se realiza con diLos servicios de comunicación e Internet subieron 357,7% respecto a mayo del año pasado, según datos del Indec. Si se compara con diciembre de 2023, la suba es del 123,5%.

ciembre de 2023, la suba es del 123,5%. A su vez, según la última entrega del Índice de Precios al Consumidor - correspondiente a mayo 2024- la división comunicación lideró los aumentos del mes, con una suba del 8,2 por ciento.

No obstante, Ariel Graizer, presidente Cabase, destacó que las empresas acompañaron a sus clientes con propuestas de descuentos y promociones especiales, "aun cuando ellos mismos, como proveedores de servicios, enfrentan condiciones del contexto económico, impositivo y regulatorio que inciden muy negativamente sobre sus resultados, su capacidad de inversión y la sostenibilidad de su operación a futuro".

Según la última edición del CABASE Internet Index, el costo promedio del servicio de Internet fijo a nivel nacional fue de \$ 20.035. Si se tienen en cuenta los ingresos promedio por hogar, el costo del servicio alcanza alrededor del 4% de estos ingresos. Esto significa un punto más en comparación con la encuesta que se realizó en septiembre del año pasado, cuando el costo promedio de los servicios básicos de conectividad equivalía al 3% de los ingresos del hogar.

Entre las medidas que usaron los usuarios para contrarrestar el impacto de la crisis económica en los servicios de conectividad y contenidos contratados en el hogar, se destaca la opción de baja de los servicios de streaming. Según la entidad, el 10% de los usuarios encuestados indicó haber solicitado la baja de su suscripción.

Por el contrario, Cabase informó que la incidencia de los pedidos de baja definitiva de los servicios se mantuvo en valores bajos. En el caso de la telefonía fija se ubicó en torno al 1,2%, mientras que rozó el 1,9% en Internet. En cuanto a la telefonía móvil y TV paga, las solicitudes de baja durante la primera parte del año fueron del 3 por ciento.

La solicitud de baja es, sin embargo, la última instancia a la que llegaron los clientes. De hecho, el estudio reveló que, en el caso de los servicios de Internet, el 44% de los usuarios solicitó la baja, pero obtuvo un descuento, mientras que el 10,1% cambió a un proveedor con mejor precio. El restante 45,9% no resuelve aún qué medida tomar.